Jueves, 12 de septiembre de 2024. Año XXXV. Número: 12.684. Edición nacional. Precio: 2 €



PAPEL Así era mi vida como Latin King: "Nosotros éramos muchos, él era un ñeta, murió acuchillado, algunos le escupían mientras agonizaba" Páginas 39 y 40

**MODA** Diseñadores emergentes se estrenan en la pasarela de la 80<sup>a</sup> edición de la Fashion Week Pág. 4



#### PLAN PARA UNA ALTERNATIVA DE CENTRODERECHA EN EL CONGRESO

# El PP busca atraer a Junts y PNV y romper la mayoría de Sánchez

Intensificará los «contactos» con estos partidos para aprobar asuntos de economía, vivienda o inmigración

La Eurocámara votará una resolución «muy dura» a favor de Edmundo

POR DANIEL VIAÑA Páginas 24 y 25

El Gobierno pierde la votación de Venezuela y acumula ya 40 derrotas en 10 meses

POR J. LAMET, M. CRUZ Y P. H. MATELLANO P. 8 a 10



Kamala Harris, Joe Biden, Michael Bloomberg y Donald Trump, ayer, en la ceremonia en Nueva York en recuerdo a las víctimas de los atentado del 11-S. AFP

#### Ayuso ignora los ataques de Moncloa y prepara nuevas rebajas fiscales en Madrid

Anunciará un aumento al 50% de la bonificación en Sucesiones y Donaciones para los hermanos, los tíos v los sobrinos

Las deducciones para el alquiler se ampliarán de los 35 a los 40 años v se extenderán las de ĺos arrendatarios

POR P. R. ROCES / V. COLL Pág. 17

#### La Complutense no renueva la cátedra de Begoña Gómez pese a su petición

A pesar de ello, la UCM seguirá reclamando a la mujer del presidente por su gestión de los fondos

POR C. SEGOVIA / M. MARRACO P. 14

#### México aprueba la elección de los jueces por voto popular entre protestas

POR INÉS AMARELO Página 22

# Kamala sale reforzada tras el debate frente a un Trump a la defensiva

Su imagen se ve respaldada con un 63% de los encuestados a favor de la candidata demócrata

PABLO R. SUANZES WASHINGTON

Kamala Harris encontró las teclas para desarmar a Donald Trump ante las cámaras. La vicepresidenta de EEUU se impuso en un fiero debate sacando de quicio al ex presidente, al que los moderadores corrigieron reiteradamente por los bulos. El 63% de los votantes registrados que vieron la ABC el martes por la noche consideró que la candidata demócrata tuvo un mejor desempeño, según una encuesta de CNN, por tan sólo un 37% que vio ganador al re-



Manifestación de la Diada, ayer, en Barcelona. AFP

# La Diada pierde su poder: los independentistas mueven a menos gente que nunca

Enfrentados v en abierta crisis interna, los separatistas no logran recuperar en la calle lo que perdieron en las elecciones

POR V. MONDELO / I. ELLAKURÍA Págs. 12 y 13

ELECCIONES EN EEUU

Analistas, estrategas políticos y, sobre todo, el público coinciden. El 63% de los votantes que vieron el cara a cara considera que la vicepresidenta tuvo un mejor desempeño

# KAMALA HARRIS SALE REFORZADA DEL DEBATE TRAS SACAR DE QUICIO A DONALD TRUMP

Después de ocho años, mucho sufrimiento y un desastre que le costó en junio la retirada de su líder, nada menos que el presidente en el cargo, Joe Biden, el Partido Demócrata logró por fin dar con la combinación de teclas exacta para ganar claramente un debate electoral a Donald Trump.

Una estrategia sólida y ejecutada sobriamente por Kamala Harris, la vicepresidenta, la misma persona que hasta hace apenas unas semanas era denostada no sólo por el ex presidente, que nunca ahorra calificativos para despreciarla, sino por los suyos, que la veían débil, sin ca-

risma, incapaz de derrotar al multimillonario que en la última década ha puesto patas arribas el país, la sociedad y la forma de hacer política en todo el planeta. Harris tenía muchos ángulos que cubrir. Mantener la ilusión que ha impulsado a su campaña en las últimas semanas y diferenciarse de Biden en lo que a salud y vitalidad se refiere, sin renegar de su jefe.

Tras un fiero intercambio sobre liderazgo, economía, políti-

ca internacional y cuestiones sociales, Harris sale reforzada, sin haber cometido errores y logrado sacar de quicio a Trump en reiteradas ocasiones, mostrando su lado más irascible, descontrolado y errático. Analistas, creadores de opinión, es-



PABLO R. SUANZES

trategas políticos y, sobre todo, el público coincidieron en el diagnóstico.

El 63% de los votantes registrados que vieron la ABC el martes por la noche consideró que la vicepresidenta tuvo un mejor desempeño, según una encuesta de CNN, por tan sólo un 37% que vieron

ganador al republicano. Antes del debate, los mismos votantes estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato se impondría sobre el otro. Los analistas llevaban semanas haciendo cábalas sobre el choque. No fue una noche épica, el debate no saldrá quizás destacado en los libros, pero dio mucho juego



 $\textbf{\textit{Los candidatos se saludan al inicio del debate.}} \ \, \texttt{SAUL LOEB} \, / \, \texttt{AFP}$ 

y no le faltó nada de ritmo, sobre todo en su parte central. Y logró sorprender a casi todos.

Es pronto para conocer el impacto del enfrentamiento en las encuestas, sobre todo en los estados más disputados el 5-N, pero tradicionalmente una victoria clara ha empujado en algunos puntos porcentuales las candidaturas que salen ganadoras de los debates, al menos de forma temporal.

El plan de la demócrata no podía ser más sencillo: presentar su faceta más moderada y centrista, apuntar al ego de Trump y esperar a que su ira hiciera todo lo demás. Y funcionó a la perfección. Ella permaneció serena y sonriente toda la noche, «con fuerza, pero sin estridencias», en palabras pronunciadas en la víspera por el senador Chuck Schumer, uno de los pesos pesados del frente progresista. Sin entrar al trapo, sin dejarse enredar, ignorando las pullas personales y el torrente dialéctico que caracteriza a Trump.

Harris, a diferencia de Hillary Clinton o Joe Biden en 2016 y 2020, no se obsesionó ni por desmontar las falsedades de su rival, ni por exponer su programa o los que considera mayores éxitos de la Administración de la que forma parte. Usó cada oportunidad, desde la intervención inicial, para distanciarse y diferenciarse, para retratar al republicano como un amigo de los ricos que abandona a la clase me-

dia, pero sobre todo como alguien furibundo, siempre enfadado, «anclado en el pasado» y sin ningún plan claro para el futuro.

Trump es una fuerza de la naturaleza, incontrolable, imparable, tan hiriente e irrespetuoso como diver-



tido en sus intervenciones, con un talento único ante las cámaras y el público. «El mejor insultador en muchas generaciones», en palabras de uno de sus ex rivales republicanos.

Intentar seguirle el ritmo es un suicidio. Entrar a su juego es una derrota segura. Y Harris lo evitó en todo momento, escogiendo ella los temas en los que hacer daño («Donald Trump fue despedido por 81 millones de estadounidenses y le está costando aceptarlo», dijo la vicepresidenta) sin ir a remolque. Sacando un lado que Trump desconocía, después de despreciarla, menospreciarla e ignorarla hasta ahora. Cuando los moderadores le preguntaban a ella por sus

inconsistencias o los temas más sensibles, desde la inflación a la política migratoria, Harris simplemente ignoraba la cuestión y activaba el plan: tender el anzuelo. Trump arrancó tranquilo, pero cada vez que su rival pinchaba su frágil vanidad, picaba. Y en vez de ahondar en sus debilidades, en vez de presionar con lo que sólo mencionó al final, el «por qué no lo ha hecho antes» si está en el Gobierno, se puso a la defensiva y se desdibujó.

Cada respuesta se volvía visceral, forzando a los moderadores a cortarlo o a corregir sus afirmaciones. Lo consiguió Harris diciendo que las personas que van a los mítines del

ELECCIONES EN EEUU



multimillonario se van antes de que terminen por aburrimiento. Lo volvió a hacer recordando que importantes figuras del Partido Republicano, como el ex vicepresidente Dick Cheney, van a votar por ella. Y metió el dedo en la herida usando a economistas del *alma mater* de Trump contra sus políticas o asegurando que «los líderes mundiales se ríen de Donald Trump y creen que es una desgracia». De la calma se pasó a los gritos, los discursos acelerados. Una rabieta detrás de otra defendiendo que sus mítines «son los mejores de la historia» o que «muchos profesores dicen que mi plan económico es extraordinario».

Ataques personales contra ella o Biden –«ese pobre hombre débil y patético»—y mentiras inverosímiles. Hasta en tres ocasiones los moderadores de la ABC se dirigieron a los millones de espectadores para poder aclarar que «no hay ninguna ley en ningún estado de EEUU que permita matar a recién nacidos», ante la recurrente historia de Trump de que los demócratas permiten «no el aborto, sino la ejecución de bebés nacidos».

Tuvieron que actuar una segunda vez para recalcar que, según todas las autoridades, no hay ningún caso detectado de comunidades de ningún tipo que se estén comiendo mascotas después de que el ex presidente reprodujera e incluso amplificara el bulo de que inmigrantes haitianos «se están comiendo a los perros y los gatos de la gente» en Ohio. E incluso, una vez, más para dejar claro que Trump perdió las elecciones en 2020 y que ninguno de los más de los 60 procesos que se abrieron por instigación republicana en diferentes estados hallegado a una conclusión diferente, después de que Trump insistiera en que él gano esos comicios y que jamás va a reconocer su derrota.

Esa actitud de comprobación y corrección irritó profundamente a los responsables de su campaña, que

después de la primera hora de debate empezaron a cargar con fuerza contra la cadena acusándoles

mara hora de debate empezaron a cargar con fuerza contra la cadena acusándoles

mara porce cargar boca abajo en una intervención ante Trump.

SAUL LOEB / AFP

de parcialidad. El propio Trump aseguró al terminar, en las redes sociales e incluso en persona, cuando bajó de forma inesperada a la sala de prensa, algo sin precedentes, y en demostración de que era necesaria una reacción para contener los daños, que había sido «el mejor debate» de su vida y que eso tenía especial mérito, ya que «han sido tres contra uno», en referencia a los moderadores de la ABC.

#### APUNTES DEL DEBATE

#### ESTILOS ANTAGÓNICOS: PESIMISMO FRENTE A OPTIMISMO

#### P. R. SUANZES

El cara a cara televisivo entre Donald Trump y Kamala Harris dejó, sobre todo, dos visiones completamente opuestas, dos estilos que resultan irreconciliables, uno en positivo y otro en negativo. La vicepresidenta y candidata demócrata habló de las oportunidades del porvenir y el ex presidente y aspirante republicano denunció la decadencia de la nación, el hundimiento y la crisis del presente.

«EL MEJOR PRESIDENTE». El mensaje central de Trump fue que su presidencia fue la mejor de la historia y la siguiente será todavía mejor, si bien cuando le pidieron más precisión, como por ejemplo en Sanidad, dijo que lo que tiene es «esbozos, conceptos de un plan» y no uno concreto, porque eso se hace una vez en el poder.

«NACIÓN FALLIDA». Trump se quedó anclado en el pasado, incluyendo los meses posteriores a su derrota de 2020. «Somos una nación fallida, en serio declive. El mundo se ríe de nosotros, no tenemos líder, no nos enteramos de nada», dijo el ex presidente en su intervención, cargando contra «la peor vicepresidente de la historia del país».

«**PASAR PÁGINA».** El mensaje de Harris, que en ningún momento se pareció a «la izquierdista radical y marxista» caricaturizada por los republicanos fue el de «la esperanza». «No soy Joe Biden y claramente no soy Donald Trump. Propongo un nuevo liderazgo que ensalce el optimismo en vez de estar siempre enfadados», concluyó la vicepresidenta tras una de las respuestas malhumoradas de su rival. «Hay que pasar página. Tenemos dos visiones del país, una en el futuro y otra en el pasado y que nos quiere arrastrar. Pero no vamos a volver atrás», destacó Harris en su intervención final.

ELECCIONES EN EEUU

# LA MANO QUE **MECE EL DEBATE**

El ex presidente en teoría lo tenía fácil; ella debía demostrar que tiene proyecto

**ANÁLISIS** 

**GINA** 

**MONTANER** 

Kamala Harris tomó la iniciativa desde el principio. Antes de que comenzara el debate, se acercó a Donald Trump con aplomo y le tendió la mano. Se trataba del encuentro histórico de dos oponentes políticos que hasta hace algo más de un mes no estaban destinados a competir. Fue el desempeño catastrófico del presidente Joe Biden en el primer debate lo que le dio un giro inesperado a una carrera hacia la Casa Blanca que, sin duda, es la más trascendental que se recuerda por azarosa, breve y por lo que está en juego.

Lo que está en juego es el retorno de Trump, un modo de gobernar que dinamita los principios básicos de funcionamiento de la sólida democracia estadounidense. Desde la campaña de 2016, en la que le ganó a Hillary Clinton contra todo pronóstico, nunca ocultó que ignoraría las reglas y que la única verdad para él es la que



Cuatro años después, y descolocado porque ya no tenía enfrente a un Biden frágil al que podía denigrar por «vejestorio», Harris le tendió una mano firme. En esa fracción de segundo cambió la suerte del republicano, quien horas antes había presumido de que no tenía que prepararse para el debate como su rival, débil, según él, por carecer de un coeficiente intelectual alto. Trump no conoce la fábula de la liebre y la tortuga. Por eso prefirió entretenerse en divulgar en las redes sociales la insólita y maligna historia de unos supuestos migrantes que, en Springfield, Ohio, estaban «comiéndose» las mascotas de los americanos. Su compañero de fórmula, JD Vance, y otros agitadores de la extrema derecha conspiranoica lo habían asesorado. Una de sus estrategias consistiría en la demonización de los inmigrantes indocumentados y mencionar la «matanza» de perros y gatos. Con ese revoltijo tóxico en la cabeza recibió el apretón de ma-

nos de Harris. Fueron 90 minutos en los que la candidata demócrata lo pastoreó astutamente, hasta encajonar a la alborotada cabra.

Durante toda la jornada, los analistas resaltaron que lo único que tenía que hacer Trump era insistir en los puntos débiles de la Administración Biden-Harris: inmigración, inflación, estabilidad laboral. A fin de cuentas, en las encuestas, muy reñidas, los votantes han indicado que confían más en el ex presidente en las políticas económicas y migratorias. En teoría, lo tenía fácil. Era la vi-

cepresidenta la que debía demostrar que tiene un



elección de 2020. Uno de los momentos más bajos de su intervención fue cuando, cobardemente, se zafó de lo que otros hicieron por él el día de la intentona golpista y que hoy cumplen condenas por obedecer sus órdenes. Una vez más, se negó a apoyar abiertamente a Ucrania mientras Harris detallaba las reuniones que ha mantenido Volodomir Zelenski y su compromiso con los aliados de la OTAN. Era el mismo Trump de siempre, solo que, ocho años después de su llegada a la política, se le ven los descosidos de sus falsedades y de sus peligrosas debilidades.

Hablemos de las debilidades de Trump. La demócrata lo repitió una y otra vez: detrás de su fanfarronería hay un tipo endeble que los propios militares que lo trataron bajo su mandato (la demócrata hizo hincapié en ello) lo consideraban una «desgracia» para la nación. Harris iba preparada para ahondar en esa debilidad que esconde su rival. Nada menos que Hillary Clinton fue quien se reunió con ella pocos días antes del debate y le dio un consejo clave: debía lograr que Trump mordiera el anzuelo y no al revés. Tenía que evitar que él la arrastrara a su visión apocalíptica y la metiera en su túnel negro. Harris lo logró y defendió un futuro en tecnicolor, pensando en esos indecisos de alma templada que pueden ser determinantes en noviembre. Cuando Kamala Harris se acercó a Donald Trump, lo atravesó con una kriptonita debilitante. Una mano invisible mecía el debate.







**EL POSTDEBATE.** El anuncio de Taylor Swift de que votará a la candidata demócrata impulsa sus opciones entre los votantes jóvenes

# VIENTO DE CARA **ENLAS ENCUESTAS**

PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES Kamala Harris salió convencida de haber hecho un buen papel en el debate presidencialy las encuestas validaron su sentimiento casi de inmediato. El sondeo realizado por la CNN le otorgó un 63% de opinión favorable a la candidata demócrata y un 37% a Donald Trump, que insistió en que había sido víctima de una encerrona por parte de la cadena ABC. «Fue un trato amañado», dijo. «Deberían retirarles la licencia».

El 43% de los encuestados por YouGov también se inclinaron por Harris como ganadora frente al 28% de Trump. No es de extrañar que la bancada demócrata acabara pidiendo un nuevo debate, el que sería el tercero de la campaña tras el fiasco del presidente Joe Biden que a la postre le llevó a abandonar la carrera. Trump, sin embargo, no parece por la labor. El cara a cara no parece haber ayudado a sus opciones de reelección. Casi todas las encuestas a nivel nacional le siguen dando una ventaja a la ex senadora por California y es posible que crezca la diferencia en los días posteriores.

Eso sí, el margen es tan estrecho en la mayoría de los sondeos que casi reflejan un empate técnico. La más

ELECCIONES EN EEUU







favorable a la candidata de origen indio le otorga cinco puntos de ventaja (Big Village). En el caso de Trump, la elaborada por *The New York Times* y el Sienna College favorece en dos puntos al conservador.

Pero Trump sigue convencido de que volverá a la Casa Blanca. Poco parecieron afectarle las críticas pos1. Seguimiento en un pub de Washington. S. HERALD / AFP 2. Una mujer reacciona a un comentario. G. VIERA / AFP 3. Seguidores de Trump en Palm Beach. G. V. / AFP 4. Fiesta republicana durante el debate. G. V. / AFP 5. 'Post' de Taylor Swift: teriores al encuentro. Terminó entusiasmado por su «gran trabajo». «Me han dicho que soy muy bueno enlos debates», comentó pocos minutos después. «Creo que éste fue uno de mis mejores debates, quizá el mejor... He ganado el debate... No sé, quiero hacer otro debate».

No son pocos los republicanos que sostienen que un nuevo cara a cara sería un error. Lance Trover, estratega conservador y ex secretario de Prensa del gobernador Doug Burgum en Dakota del Norte, cree que el magnate dio la cara cuando la conversación giró en torno a la frontera y la economía, «pero con demasiada frecuencia mordió el anzuelo de la vicepresidenta y la dejó pasar». Vivek Ramaswamy, empresario y ex candidato presidencial republicano, indicó en Fox News que «Kamala Harris superó las expectativas muy bajas que se establecieron deliberadamente para ella».

Incluso los votantes que convocó Fox News, la cadena conservadora, para seguir el debate en un estudio dieron la razón a la vicepresidenta. Una docena creen que ganó el debate frente a los siete que se decantaron por el republicano. «Trump fue tan malo que parece un viejo traje de 1987», dijo uno. «Se repite, dice lo mismo, y ella es refrescante porque es diferente. Creo que si hubiera tenido una línea de ataque diferente con ella, habría sido más eficaz».

En medio de la euforia de los demócratas llegó la estocada de la noche para Trump: el apoyo explícito de Taylor Swift a la candidatura de Harris. La cantante, con 283 millones de seguidores en Instagram, publicó un mensaje aclarando que las imágenes creadas por inteligencia artificial en las que apoyaba a Trump eran falsas. «La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad. Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024», escribió.

El mensaje rozaba los nueve millones de *likes* 14 horas después, un apoyo que puede traducirse en cientos de miles de votos y en una lluvia importante de dinero para la campaña demócrata. Las *Swifties for Kamala* ya cuentan con 77.000 seguidores en X y un músculo importante para recaudar donaciones. Ya han hecho campañas en el pasado para apoyar a su candidata.

Para eso también hubo reacción de Trump, que desaprobó la decisión de la cantante de Pensilvania. La tachó de «persona muy liberal» que siempre «suele apoyar a un demócrata», una costumbre de la que cree que se acabará arrepintiendo. «Probablemente pagará el precio en el mercado», señaló. Eso después de haber firmado la gira de conciertos más recaudadora de la historia de la música, The Eras Tour, superando por primera vez los 1.000 millones de dólares de ingresos, con una fortuna que antes de esa gira superaba los 1.300 millones.

# HARRIS DOMINA; NO TODO ESTÁ DECIDIDO

Más allá del debate, en los dos meses que faltan para el 5-N pasarán muchas cosas

Los gritos a menudo incoherentes, los bulos, la incapacidad de explotar los puntos débiles de la Presidencia Biden-Harris: Donald Trump fracasó anoche en el decisivo debate con la actual vicepresidenta, mientras que Kamala Harris, con la seriedad y el aplomo de sus tiempos de fiscal, se impuso desde el primer instante —dando un paso adelante con una sonrisa para dar la mano a Trump—, obligando a su contrincante a dedicar la mayor parte del tiempo a defender confusamente sus propias acciones y a proferir quejas so-

bre el estado enfermizo en el que, dice él, se encuentra el país.

Un momento clave en la clara intención de Harris de promover el optimismo yproponer soluciones—aunque no entrase en muchos detalles sobre sus planes políticos—fue cuando, mirando a la cámara, declaró: «Para todos los que nos estén viendo y que recuer-

dan lo que fue el 6 de enero, les digo que no tenemos que volver hacia allí. No volvamos. Y no vamos a volver. Si les parece un puente demasiado lejano, hay un lugar en nuestra campaña para que ustedes defiendan nuestra democracia, que defiendan el imperio de las leyes y aboguen por el final del caos, el final de la actitud consistente en atacar las bases de nuestra democracia porque no les gusta su resultado».

De la desordenada intervención de Trump, un analista del Washington Post identificó siete mentiras de grueso calibre y ampliamente desmentidas, como que los demócratas están a favor de matar a los bebés después de su nacimiento, que EEUU acaba de conocer la inflación más alta de su historia, o que en Springfield (Ohio) los inmigrantes haitianos están robando los perros y los gatos de los vecinos y comiéndoselos...

Como se esperaba, Harris marcó puntos importantes en su apasionada defensa del derecho al aborto, que a escala nacional ha sido suspendido por el Tribunal Supremo, con lo que estados gobernados por los republicanos lo han suprimido incluso en casos de violación o de incesto. Es una nueva situación que, como subrayó la vicepresidenta, está obligando a mujeres trabajadoras con pocos medios a viajar en avión a otro estado donde subsista la antigua legislación y puedan someterse legalmente a ese aborto. Los sondeos indican que es abrumadoramente generalizada en la población femenina la postura a favor del regreso de un derecho a escala nacional, como defiende Harris.

De los medios informativos teóricamente más favorables a Trump, como *The Wall Street Journal* de Rupert Murdoch, no se extraen hoy conclusiones muy diferentes, ratificando la sensación general de que, como escribe la analista Catherine Lucey en el diario financiero, «Harris pareció meterse bajo la piel de Trump» y así le mantuvo a la defensiva.

En cuanto a comentaristas claramente cercanos al Partido Demócra-

ta, sus conclusiones son entusiastas, por ejemplo las del combativo Robert Reich, que fue secretario de Trabajo en el Gobierno de Bill Clinton, y que enviaba a sus lectores habituales unas rotundas afirmaciones: «Decir que Harris lo clavó esta noche es quedarse corto. Golpeó la pelota de béisbol fuera del estadio. Combinó la bue



estado peor que nunca».

Las imágenes que hemos podido ver confirman un contraste entre el furibundo y a menudo mendaz Trump y una Kamala Harris que habló menos, pero que usó eficazmente el lenguaje corporal – una sonrisa irónica, unos ojos muy abiertos, mirando hacia arriba-para responder a las diatribas del ex presidente. Varias veces lo acalló con una breve afirmación: cuando Trump se jactaba de los altos aranceles que impuso a productos importados, Harris recordó que lo que habían logrado es abrumar a los consumidores con subidas de precios. Su contrincante calló y dejó totalmente el tema.

Naturalmente, en los dos meses que faltan pueden cambiar muchas cosas, aunque los primeros sondeos de opinión tras el debate podrían marcar tendencias difícilmente superables. Además, el entorno económico es favorable, con creación de empleo y una caída de la inflación que va a traducirse la semana próxima en la primera reducción de los tipos de interés desde la pandemia de Covid, y la Reserva Federal anuncia otros dos recortes este mismo año. No es lo que más le conviene a un Trump bastante fuera de órbita.



ANÁLISIS VÍCTOR DE LA SERNA

# **OPINIÓN**

ME PREGUNTO qué ocurriría si la política española tuviera la misma repercusión que la estadounidense. Si, por ejemplo, el debate entre Feijóo y Sánchez de 2023 hubiera tenido el mismo seguimiento en otros países que el de Kamala Harris y Donald Trump. Si las tertulias de Estados Unidos, de Francia o de Alemania hubieran dedicado tramos enteros a analizar la estrategia del presidente del PP, el colapso del líder socialista. Si los analistas políticos de San Francisco o de Copenhague tuvieran ahora opiniones firmes sobre la evolución del PSOE, sobre la conveniencia de que los presidentes autonómicos del PP se reúnan con Sánchez, sobre los mensajes de la gala de los Goya. Si los columnistas holandeses o checos escribieran artículos contundentes acerca de nuestra financiación autonómica –«se van a enterar en Madrid»-. Si un español que entrara en un bar de Liverpool o de Leipzig estuviera expues-



CIUDAD ABIERTA DAVID JIMÉNEZ TORRES

#### Si España interesase tanto como EEUU

to a que algún autóctono le cogiese por banda y le explicara cómo ve él la figura de Ayuso. Qué ocurriría si, cada vez que celebramos elecciones generales, hubiera programas especiales en la CNN y la BBC y la RAI titulados «España decide»; si la realización siguiera el recuento

hasta altas horas de la noche; si un panel de expertos explicara a los espectadores cuáles son las provincias bisagra –«mucha atención a lo que ocurra en Guadalajara»–.

¿Tendría esto algún efecto sobre nuestro país? Parece natural pensar que sí: quien se sabe observado tiende a ser más cuidadoso con lo que hace. A mayor escrutinio, mayor autocontrol. Quizá nuestra vida pública sería entonces más elevada, mostraría un mayor escrúpulo. Quizá Sánchez, por ejemplo, no se habría atrevido a aprobar la amnistía si el mundo realmente estuviera atento a lo que ocurre en España. Sin embargo, el ejemplo estadounidense es ilustrativo de lo contrario: nada indica que el congresista de Ohio, el concejal de Baltimore o el votante de Nebraska tienen en cuenta, al orientar su criterio, la extraordinaria atención que el resto del mundo presta a su país. Y así, esa atención parece limitarse únicamente a nuestro consumo interno; como cuando comenta mos una película pese a que nuestra opinión no alterará el trabajo del director, el desempeño de los actores, el desenlace de la trama. Si el mundo nos dedicase la atención que dedicamos a Estados Unidos, es probable que todo pareciera distinto y que todo siguiera igual.



# La ruleta del sacrificio señala al Congreso

ALGÚN DÍA alguien debería dedicarse a escribir un diccionario que permitiera decodificar la neolengua del Gobierno. Muchas cosas se entenderían mejor. Donde se lee «progreso» debe leerse «alineamiento gubernamental»; donde se lee «memoria» debe leerse «memoria de mi mitad del país contra tu mitad»; donde deletrean «singular», ya se sabe, dicen «privilegiada». O «superior». Pero hay expresiones menos ostentosas que pasan desapercibidas y acaban inundando incluso el léxico de los no militantes, como esa que habla de «hacer pedagogía». Cada vez que el Gobierno toma la decisión contraria a la que prometió tomar, se nos explica que lo que falta es «pedagogía». Es decir, hacer que los tontos entiendan que el último sacrificio merece la pena porque a la larga los beneficiará.

La tarea debe de resultar agotadora, porque durante meses las voces y plumas más cercanas al Gobierno —desde la primera línea hasta las humildes filas del fondo— se dedicaron a «hacer pedagogía» sobre la importancia de las Cortes. Los jueces no podían deshacer nada de lo votado por los representantes del pueblo. Pasó en 2022 con la fallida reforma para renovar el Tribunal Constitucional y pasa ahora con la amnistía. ¡Nadie está por encima del poder que usted ha delegado en nosotros, ciudadano! Luego aquello fue mutando para acomodarse a los resultados del 23-J, de modo que la soberanía popular pasó a residir exclusivamente en el Congreso; en el Senado, no.

El caso es que la ruleta del sacrificio ha girado otra vez y ahora señala a los diputados. «Pedagogía»: no son necesarios. Como la mayoría que en noviembre invistió a Pedro Sánchez a base de botines varios se tambalea, el presidente asegura que es perfectamente posible –¡deseable, por qué no!– gobernar sin el Congreso. Durante años, si es preciso. Por eso mismo tampoco hace falta ya presentar allí, como indica la Constitución, ningún proyecto de presupuestos. ¿Para qué?

El último *hit* de esta «pedagogía» subraya que la votación con la que el Congreso ha pedido al Gobierno que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela no es vinculante, no sirve para nada, es un brindis al sol. Simple ruido. Para eso han quedado las proposiciones no de ley. Y el Congreso entero. La verdad va desnudándose, es un tanto tenebrosa y algún día el presidente la acabará pronunciando palabra por palabra: la única legitimidad siempre fue la del Gobierno.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



PARECÍA que no iba a llegar nunca, pero finalmente la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau deja el Consistorio, tras más de un año de duelo personal y político, no sin antes intentar por todos los medios que tanto PSC como ERC se avinieran a formar un tripartito municipal. Recordemos que los Comunes, con la excusa de su oposición al casino Hard Rock en Tarragona, amenazaron en primavera



ACRITUD

JOAQUIM
COLL

Ada Colau que vas a los cielos

con tumbar los presupuestos de Pere Aragonès, aunque en realidad lo que querían era mover el veto de los republicanos en la capital catalana. El resultado sorpresa fue el adelanto autonómico y que los de Colau perdieran el único

suena a chiste, aunque lo repita como si fuera un hecho incontestable que debería figurar con letras de honor en su CV. Colau ha revelado que su próximo destino es Italia, México y Nueva York, no para impartir clases o aportar su conocimiento en alguna institución mundial realmente

existente, sino para organizar una «internacional munici-

diputado que tenían por esa circuns-

Colau ocasionó otro destrozo inespe-

rado. ERC, como represalia, se negó a

cripción, desmintiendo así que

hubiera un clamor popular contra

esa inversión. La obstinación de

votar los Presupuestos de Pedro

Sánchez y Yolanda Díaz para 2024.

Cuando ahora la ex alcaldesa dice

que tenía en su mano ser ministra,

palista que ayude a reformular la izquierda en un momento de crisis». ¿Acaso, nos preguntamos muchos, no estamos inmersos en una crisis permanente y la izquierda no está sumida en crisis desde su mismo nacimiento? En su nueva ocupación, que no me atrevo a llamar trabajo, la ex alcaldesa va a recuperar en parte su papel de activista en el impulso de un frente de izquierdas que hará temblar a la cruzada reaccionaria global. Gracias a que fuera de España es muy conocida, afirma ella, se dispone a visitar los cielos de la nueva internacional de izquierdas, aunque siga sin hablar inglés.

Colau se marcha enfadada con el alcalde Jaume Collboni, a quien acusa de casi todo, pero no renunciará a nada sin antes comprobar si en el cielo hace frío o calor, y por ello no descarta volver a optar a la alcaldía una cuarta vez en 2027. Lo de la famosa renovación es cosa de otros, aunque igual los Comunes empiezan a darse cuenta de que sin ella también viven mejor.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo

EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# La reforma judicial quiebra el Estado de derecho en México

LA REFORMA judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador en los estertores de su mandato es una grave injerencia que pone a la Justicia mexicana al servicio del poder político y que anticipa un escenario de alta inseguridad jurídica que tendrá efectos en el ámbito económico. La iniciativa, contestada por una histórica huelga de jueces y protestas en la calle, y aprobada en el Senado, prevé la elección de los jueces a través de votaciones populares. El sistema resulta aún más inquietante en un Estado tan penetrado por la corrupción y el narcotráfico, y blinda un legado populista que ensombrece la presidencia de la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum.

La elección popular de los jueces más allá de la jurisdicción ordinaria es una medida insólita que obligará a renovar en las urnas a más de 1.600 cargos, entre ministros del Tribunal Supremo (que se reducirán de 11 a nueve), magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito... El sistema acaba con las oposiciones y la evaluación independiente de la cualificación de los candidatos, al poner el foco en su atractivo

electoral. La carrera judicial desaparece, pues los requisitos se limitan a presentar una licenciatura en Derecho, cinco años de «experiencia legal» y cartas de recomendación. Como si fueran candidatos al Parlamento, los aspirantes deberán realizar campañas electorales, pero la reforma prohíbe su financiación pública, lo que abre la puerta a que el narco, los partidos o los lobbies subvencionen a los jueces de manera soterrada y adquieran así enormes cuotas de impunidad. Se trata, en suma, de una maniobra constitucional

-para la que Sheinbaum logró la mayoría suficiente en las elecciones de junio- que quiebra del Estado de Derecho en México y coloca a su poder judicial en manos de un movimiento caudillista.

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan

Suárez, Esteban Urreiztieta

El evidente daño a la seguridad jurídica impac tará de manera negativa en el progreso económico de una de las potencias emergentes con más proyección del mundo, que ya registra desde los comicios una devaluación del peso del 15%. España se ve muy concernida, pues 6.000 empresas españolas -entre ellas Santander, Naturgy o Telefónica-se juegan 50.043 millones de euros en inversiones en México. En el ámbito bancario, más de la mitad del resultado atribuido al BBVA en el primer trimestre procede de ese país.

Sheinbaum haría bien en distanciarse de la «Cuarta Transformación» de su predecesor, una

#### La elección popular de los jueces promueve una inseguridad jurídica que daña el crecimiento y la inversión

revolución de corte nacionalista en lo político y proteccionista en lo económico que ha hundido el crecimiento al peor nivel en un siglo, degradado la democracia y alineado al país en la órbita de potencias iliberales como China y Rusia, mientras, en la región, se ha erigido en el gran defensor de la dictadura de Maduro, arrastrando a otros aliados de izquierda más críticos como Brasil o Colombia. Una suma de decisiones que perfilan hoy a México como un peligroso foco de inestabilidad en el patio trasero de EEUU.

#### LA MIRADA



KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

#### Sin poder en la calle, el nacionalismo condiciona la vida de los españoles

SI LA Diada es la manifestación que mide el pulso al independentismo catalán, la de ayer deja una conclusión paradójica: cuando menos caudal social tiene en la calle, más poder político se le ha concedido para condicionar la vida del resto de españoles. La Diada con menos afluencia desde el procés desnuda la crisis que atraviesa el separatismo, con Junts y ERC enfrentados y con los republicanos autodestruyéndose por el liderazgo. La división se palpó también en las consignas contra ERC, partido al que el resto de independentistas señalan por su deficitaria gestión en el Govern y al que tildan de traidor por apoyar a Salvador Illa.

Sin embargo, con Junts y ERC desinflados en la calle, estos no sólo siguen controlando potentes parcelas de poder en el espacio público catalán -desde la educación a TV3-, sino que determinan la gobernación del conjunto del país. Pese a que el

president se viste de moderado, el pacto fiscal de ERC con Illa consagra la desigualdad entre españoles a cambio de poder. Mientras tanto, Junts persiste en su chantaje a Sánchez, agitando la llave de la legislatura y advirtiendo que rechazarán el techo de gasto. En el Congreso se vio ayer de nuevo a un Gobierno sin mayoría parlamentaria y dependiente de los votos de sus socios nacionalistas, aparentemente apaciguados, pero poderosos por decisión del presidente.

#### **VOX POPULI**



FÉLIX BOLAÑOS

#### Defiende el asalto a las institucione

➡ El ministro de Presidencia y Justicia defendió ayer la colonización que el Gobierno está ejecutando en varias instituciones para que, así, pueda «gobernar tres años más». El Ejecutivo ya ni siquiera se molesta en que sus candidatos sean percibidos como independientes. El deterioro democrático es grave.



**MARTA ORTEGA** 

#### Inditex pulveriza su récord de ventas

♠ Las cuentas del primer semestre del gigante textil gallego, que preside, arrojan nuevas cifras récord en términos de beneficio y de facturación. Ha registrado un beneficio de 2.768 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo periodo del año pasado, y la facturación creció un 7,2%



ZABALA DE LA SERNA

#### Mejor crónica de las Corridas Generales

♠ El cronista taurino de EL MUNDO ha sido galardonado con el premio a la mejor crónica de las Corridas Generales de Bilbao, que entrega el Club Cocherito. Reconoce el poder evocador y didáctico de Zabala, y cómo transmite la nostalgia por el viejo Bilbao y los años dorados de Enrique Ponce.



KAMALA HARRIS

#### Gana el primer asalto contra Donald Trump

♠ La candidata demócrata se ha impuesto en el primer debate que la ha enfrentado a Donald Trump por la Presidencia de EEUU. El republicano cayó por su propio peso, enarbolando discursos plagados de bulos, como asegurar que los inmigrantes se comen a las



FELIPE SAHAGÚN

#### Premiado por su labor periodística

♠ El analista de EL MUNDO ha sido reconocido por el Club Internacional de la Prensa con el Premio al Mejor Corresponsal Español por su conocimiento, experiencia y capacidad para superar todos los obstáculos que vive el periodismo actual en un mundo cada vez más



PAULA OSTIZ

#### Campeona de Europa de contrarreloj junior

▲ La ciclista navarra de 17 años se proclamó ayer campeona de Europa de contrarreloj en su categoría. Ostiz llegaba a la prueba con las expectativas altísimas, ya que venía de ganar la general de la Watersley Copa de las Naciones. Es la primera vez que una española reina en Europa.

#### LA OPOSICIÓN

# El PP activa un plan para hostigar al **PSOE** con derrotas

• Intensificará «contactos» con PNV y Junts para aprobar más iniciativas • Las primeras: okupas, energía y ayuntamientos

#### JUANMA LAMET MADRID

Tras la victoria de ayer en el Congreso, a cuenta del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el PP prepara un plan para hurgar al máximo en la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, y ya se encuentra preparando nuevas iniciativas en las que cree que puede coincidir con el PNV, como en esta ocasión, o incluso con Junts. Por eso, van a «intensificar» los «contactos» con ambas formaciones. «Para coincidir en una votación y pulsar las posibilidades de pacto en una iniciativa se puede hablar con todos los grupos, excepto con Bildu», justifican en el PP.

Según revelan fuentes de la dirección nacional, el PP ya ha activado un plan con nuevas iniciativas en materia económica con las que «romper de nuevo la mayoría parlamentaria de Sánchez». Génova está ya analizando, recopilando y preparando las medidas en las que ve más fácil sumar más apoyos que Pedro Sánchez. De hecho, ahora que el presidente ha solemnizado la pérdida efectiva de su mayoría -dice que gobernará «con o sin el concurso» del poder legislativo-, los popu-

lares aspiran a «aprobar más» proposiciones que él.

«Política económica, energía, okupación, vivienda, suelo, inmigración, la falta de médicos, la financiación local... son temas en los que el PNV y Junts están más cerca del PP que de IU», explican las fuentes, que añaden. «En el Congreso hay una mayoría de centroderecha en lo económico», agregan, y ése será el flanco por el que redoble sus ataques el prin-

cipal partido de la oposición.

«La legislatura pasada Sánchez sí que tenía apoyo parlamentario durante todo el periodo, pero en ésta nos ha querido vender que era igual, y no es así, por mucho que mueva los cubiletes», explican en el equipo de Feijóo. «En esta legislatura ha perdido la mayoría», zanjan, categóricas, las mismas fuentes

El diagnóstico que hace el PP es que nunca como ahora se había producido un impasse legislativo tan favorable a la oposición, con Junts aparentemente desvinculado de sus acuerdos de legislatura y varios de los otros socios escamados por la propuesta de «financiación singular» en beneficio de Cataluña.

«Sus socios han perdido el miedo a desafiar parlamentariamente a Sánchez. Ahora mismo tiene 172 noes fijos y para tumbar la mayoría de Gobierno basta con la abstención de Junts o el voto negativo del PNV», explican. «Y, además, Sánchez tiene que convencer uno por uno a Podemos, a IU, a Compromís».

Y esa fragmentación negociadora de la izquierda facilitarían el juego de mayorías los populares, con iniciativas de corte liberal en lo económico en las que Junts y PNV tienen poco que ver con esas formaciones, e incluso con sus propios rivales independentistas. «Los independentistas ya sólo confluyen entre ellos en sus temas nacionalistas», juzga una dirigente del PP. Por tanto, «es el momento» de inundar el legislativo con propuestas liberales y conservadoras: «Porque si les quitas el identitarismo y las políticas nacionalistas, PNV y



Jordi Turull (Junts) y Aitor Esteban (PNV), ayer. G. LOINAZ / A. PRESS

Junts son partidos de centroderecha», incide otro alto cargo.

O sea, el PP mantiene sus objetivos de erosión parlamentaria, sólo que ahora hará más lobby con sus rivales parlamentarios. Por eso quiere mejorar los «contactos» con PNV y Junts, porque se ve con muchas más probabilidades de convencerlos. Que el presidente dijera en el Comité Federal del PSOE que seguirá gobernando «con o sin el concurso del poder legislativo» se traduce, para el PP, «que ya no tiene mayoría» y que, por tanto, el Congreso se convertirá en un campo de minas para los socialistas.

El caso del PNV no será tan fácil, ya que los nacionalistas vascos acaban de renovar su alianza gubernamental con el PSE-EE de Eneko Andueza en el País Vasco, y acusan al PP de buscarles sólo para perjudicar a Sánchez. Fuentes de la dirección del PSOE inciden en que ellos están tranquilos y creen que el desmarque de los jeltzales de la mayoría de investidura es «puntual».

Pero en Génova están convencidos de que el PNV va a seguir distanciándose no ya de Sánchez, sino, con mucha más convicción, de Bildu. Y por eso va a buscar votaciones en los temas que más los diferencias. La crisis política de Venezuela, por supuesto, pero también «toda la política social», con el foco en la seguridad, y «la economía», excepto la fiscalidad, ya que en ese punto el País Vasco goza de autonomía con su concierto.

La nueva cumbre de barones que prepara el PP para los próximos meses –antes de 2025– girará en torno

a esos temas en los que se quiere volcar en el Parlamento. Aunque aún no se ha cerrado el enfoque definitivo, sí que se hablará de la falta de médicos, de la vivienda y de otros temas «de política social», insisten.

«El inicio de curso no ha podido ser peor para Sánchez» juzgan. El PP acaba de lograr tres acuerdos puntuales que celebra como si fueran las tres caídas del presidente. El martes fue el día clave: el PNV des desmar-

có de la mayoría parlamentaria, el Grupo Mixto -le tocaba el turno a UPN- decantó la balanza para forzar la comparecencia del presidente en el Congreso sobre inmigración, y a la hora de comer Feijóo firmaba con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un plan migratorio.

Fue una alineación puntual de hechos, pero los populares miden la derrota de Sánchez al peso. Y a eso se dedicarán ahora, a engordarla.



# Sánchez se estrena con doble tropezón

Pierde la votación sobre Venezuela y ve agrietarse el bloque de la investidura

#### MARISA CRUZ MADRID

El Gobierno ha comenzado el curso parlamentario con mal pie: en la primera sesión plenaria del Congreso ha sufrido ya un doble varapalo y en el Grupo Socialista barruntan que las cosas pueden ir a peor. El bloque de investidura, ese que hasta ahora ha respaldado, concesiones mediante, en la mayoría de las ocasiones las propuestas de Pedro Sánchez, empieza a dar muestras de agotamiento de materiales y enseña las grietas.

Ayer, el Ejecutivo y los partidos que

lo sustentan tuvieron un serio aviso. Los populares lograron concitar el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara –177 votos de PP, Vox, UPN, CC y PNV- para sacar adelante con la oposición de los socialistas y sus aliados de izquierda, la proposición no de ley que aboga por el reconocimiento inmediato de Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de Venezuela.

Además, a este tropiezo se sumó otro. La Cámara tumbó con los votos de la oposición más la absten-



ción del PNV una moción patrocinada por ERC pero apoyada decididamente por el Gobierno apostando por la reducción del tiempo de trabajo. Dos varapalos seguidos que no auguran una senda parlamentaria fácil para el Gobierno.

Más aún, los socialistas estuvieron a punto de llevarse otro golpe con la moción del PP reclamando que el Gobierno dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles. En este caso les salvó la decisión de Vox de abstenerse por no haber aceptado el PP sus enmiendas.

El llamado bloque de investidura se resquebrajó ayer por uno de los flancos que más puede dolerle al Gobierno: el de los nacionalistas vascos. El PNV hasta ahora ha sido un socio fiable para Sánchez, un partido alérgico a votar coincidiendo con Vox pero que, ayer, rompió con este principio respaldando en contra del Ejecutivo la proposición venezolana del PP y absteniéndose en la moción para reducir el tiempo de trabajo. Además, los socialistas pudieron

comprobar que la advertencia de su ex diputado José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, de votar en conciencia sin tener por qué seguir las directrices del PSOE, se cumplió. Ábalos optó por la abstención en la proposición de Venezuela restando así un apoyo al bloque gubernamental.

El presidente ya sospecha un curso cuesta arriba. De hecho, ante los suyos, en el Comité Federal celebrado el pasado sábado, deslizó el mensaje de que está dispuesto a seguir gobernando «con o sin el concurso del poder legislativo».

De esta manera, Sánchez intenta ponerse la venda antes de la herida sangrante que podría llegar si no consigue sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En la actualidad, el país vive con las cuentas públicas prorrogadas de 2023 porque el presidente renunció a presentar un proyecto presupuestario para este año a la vista de que el adelanto electoral en Cataluña auspiciaba el rechazo de las formaciones independentistas a respaldarlo.

En estos momentos, el proyecto de Presupuestos para 2025 que aún no se ha presentado tiene ya, incluso antes de nacer, un horizonte nublado. Para empezar, los objeti-

vos de déficit, la llamada senda fiscal o techo de gasto, paso previo para la elaboración de las cuentas públicas, fue tumbado por el Congreso antes del verano con los votos en contra de los siete diputados de Junts. El Ejecutivo ha decidido presentar la misma propuesta por segunda vez en la Cámara y, de momento, nada indica que el rechazo de los de Puigdemont vaya a cambiar.

del PP, Alberto

Núñez Feijóo,

BERNARDO DÍAZ

ayer en el

Congreso.

No obstante, superar este trámite no sería garantía de aprobación de los Presupuestos. Nadie duda de que dada la debilidad parlamentaria del Gobierno, la negociación de las cuentas puede ser un calvario con exigencias cruzadas cada vez más elevadas de aquellos a los que hasta ahora Sánchez ha considerado socios, y con la amenaza siempre añadida de un Puigdemont dispuesto a vender el apoyo imprescindible de sus siete diputados a precio inasumible.



## La mayoría no es lo que era

**LIBRE** 

La mayoría parlamentaria, o sea, la representación del «pueblo español», pidió reconocer a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela. Quién nos iba a decir que la memoria se revolvería contra Sánchez y las raíces históricas contribuirían a agrietar la zurcida mayoría de investidura que no es sino una tullida minoría de bloqueo de la alternativa. Cuando Sánchez proclamó ampuloso hace un año «somos [muchos] más» quería decir, realmente, «somos suficientes para mi laurel» y luego ya se verá. Lo significativo de la sesión de ayer es que se manifestó la mayoría a la que pretendía recurrir Feijóo para su frustrada investidura. Feijóo creyó que el camaleónico PNV no era tan rehén de Sánchez o que se anticiparía a abandonarlo antes de oler a chamusquina. No fue así.

Pero hete aquí que aparecieron los nudos de la memoria. **Anasagasti** nació en Cumaná, Sucre-me lo ha recordado Iñaki Gil-y los vascos –y jetzales– tienen lazos afectivos con Venezuela. En 1728 se creó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para comercializar el cacao venezolano y rebajar su precio, sujeto al contrabando holandés. Felipe V –a quien el nacionalismo catalán acusa de centralizador-declaró a la provincia vascongada exenta

intelectuales vascos. Venezuela reconoció el Gobierno de Franco pero se definió como tierra de acogida. En 1938, 80.000 vascos esperaban en París la firma del acuerdo. En Caracas residían ya algunos tradicionalistas, jesuitas y distinguidos miembros de la sociedad vasca. El pasado regresó al Congreso en este inicio de curso y el PNV votó junto con PP, Vox, UPN y Coalición Canaria -los primeros cayucos partieron a mitad del siglo XX de Canarias hacia Venezuela-la proposición no de ley del PP.

Los populares pretenden atosigar y arrinconar al PSOE en el Parlamento, someter a votación cada cuestión y exponer a Sánchez ante sus miserias, debilidades y angustiosos cálculos. Feijóo explorará asuntos en los que pueda compartir posición con el PNV -que se ha apresurado a desmarcarse- y Junts: política de vivienda y lucha contra la ocupación, impuestos e inmigración; acuerdos que muestren que Sánchez está en minoría.

Desde China, Sánchez corrigió su desdén hacia el Parlamento. La frase que pronunció en el Comité Federal no extrañó a quien haya seguido su conducción aunque se considere que su exceso consistió en verbalizar su modo de operar. Sánchez precisó: no se trata

#### «Cunde ya en la opinión pública la sospecha... o certeza de que todo impulso de Sánchez obedece al principio de permanencia»

del pago en aduana. Los buques partían de Guipúzcoa hacia La Guaira y Puerto Cabello y regresaban por Cádiz. En pleno apogeo, los mercaderes y marineros vascos sustituyeron el comercio del congrio, merluza y besugo por el cacao, azúcar y tabaco. La Compañía se disolvió, víctima, precisamente, del contrabando holandés, en 1785. Pero en Venezuela arraigaron apellidos vascos.

Mucho después, al final de la Guerra Civil, el consejero **Leizaola** gestionó con el Gobierno de Venezuela el exilio de peneuvistas e de gobernar sin el Parlamento sino de mantener la «hoja de ruta del Ejecutivo». No es que no piense como actúa sino que matizó después de que también Page dijera que «gobernar no es lo mismo que permanecer en el poder». Empieza a cundir en la opinión pública la sospecha... o certeza de que todo impulso y proceder de Sánchez obedece únicamente al principio de permanencia. De ahí a concluir que no lidera un Gobierno -ausente ayer de la sesión parlamentaria-sino una agencia hay sólo un pequeño paso.

# ESPAÑA GOBIERNO SIN MAYORÍA

LAS VOTACIONES

# Las 40 veces que los socios dejaron solo al PSOE en el Congreso

Junts y PNV lo abandonaron en minoría 29 veces y Sumar, parte del Gobierno, ocho

PALOMA H. MATELLANO MADRID El panel de votación del Congreso no entiende de siglas. Cada vez que los diputados se pronuncian sobre alguna iniciativa, este luminoso traduce a puntos verdes y rojos el sentido del voto de los parlamentarios, sin importar si son de uno u otro partido. Todos querrían verse reflejados en el color que representa a la mayoría-el ganador-, pero la actual coyuntura política da pie a muchos vaivenes. Tantos que el PSOE, el partido al frente del Gobierno, no siempre ha logrado mantener a sus socios de su lado: le han dejado perder 40 votaciones en esta legislatura.

Los cambios de bando han venido de todos los partidos que invistieron presidente a Pedro Sánchez. Junts, que lleva meses chantajeando públicamente a los socialistas con dejarles en minoría si no ceden a sus peticiones, se ha pronunciado en contra del PSOE en 29 ocasiones -ya sea con un voto en el sentido opuesto o con una abstención para facilitar su derrota-. Más sorprendente es que el PNV, uno de sus socios aparentemente más fieles, también ha dejado perder a Sánchez en 29 ocasiones. Bildu y ERC lo han hecho 13 veces; Podemos, 16; y el BNG y Coalición Canaria, que apoyaron la investidura del presidente, lo han abandonado más de 20 veces cada uno. Incluso Sumar, socio de Gobierno de los socialistas, ha dejado solo y en minoría al PSOE en ocho ocasiones.

►LA AMNISTÍA. La ley a cambio de la que Junts dijo sí a la investidura de Pedro Sánchez fue, sin embargo, objeto de una de las más sonadas derrotas parlamentarias del presidente en esta legislatura. El 30 de enero, el partido de Puigdemont votó con PP y Vox y tumbó la primera redacción de la norma porque esta no les amparaba ante el delito de terrorismo. Tres semanas antes, los diputados de Podemos habían motivado el primer batacazo de los socialistas en el Congreso al no convalidar el decreto-ley para reformar el subsidio de desempleo.

►GAZA Y BARBATE. El 29 de febrero, cumpleaños de Pedro Sánchez, sus socios le dejaron perder cinco votaciones. La primera de ellas, la reprobación del ministro Fernando Grande-Marlaska por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate -Junts y Podemos se abstuvieron y permitieron que ganará el sí- y, las otras cuatro, relativas a una proposición no de ley que impulsaba Podemos y que instaba al Gobierno a adoptar medidas ante la ofensiva israelí en Gaza -Junts se opuso-

► 'CASO KOLDO'.La trama de corrupción en la compra de mascarillas



En enero Moncloa cedió a Cataluña competencias de inmigración y cambió la amnistía por dos decretos. B. DÍAZ



Expulsado del PSOE, en el Grupo Mixto José Luis Ábalos ahora vota «en conciencia». JAVIER BARBANCHO



En el aniversario del 23-J, Montero y Cerdán constataron la inviabilidad de la mayoría del Gobierno. J. BARBANCHO

durante la pandemia llegó al Congreso en forma de moción impulsada por el PP, que pedía investigar la responsabilidad del Gobierno. En la votación del 14 de marzo, el BNG apovó la iniciativa y ERC y Junts se abstuvieron, facilitando que saliera adelante.

▶PROSTITUCIÓN. El 21 de mayo, el PSOE llevó al Congreso una proposición de ley para prohibir el proxenetismo que no contaba, ni siquiera, con el respaldo de su socio de Gobierno. Sumar votó en contra de su toma en consideración, como también lo hicieron ERC, Junts, Bildu y el PNV, dejando solo a Pedro Sánchez. Dos días después, el Gobierno retiró la Ley del Suelo-que tampoco contaba con el apoyo de los de Yolanda Díaz-para evitar dos derrotas seguidas.

**▶OPOSICIÓN INTERNA.** Mayo fue un mes negro para la coalición de Gobierno. En el pleno del 23 de mayo, Sumar apoyó una propuesta del PP que instaba al Ejecutivo a revocar su cambio de postura respecto al Sáhara, moción que también respaldaron el resto de sus socios –excepto Junts–. Además, con el apoyo de quienes dejaron solo a Sánchez, Feijóo logró sacar adelante una proposición para favorecer el acceso a alimentos básicos y una moción que buscaba mejorar las condiciones de vida de los jóvenes –ambas con el *no* socialista–.

▶DOCE EN UN MES. EI PSOE perdió una docena de votaciones en dos plenos del mes de junio, la cifra más elevada hasta la fecha. De nuevo, el giro «unilateral» de Sánchez respecto al Sáhara fue juzgado en el Congreso el día 20 y, pese a que Bildu y ERC se abstuvieron, Sumar, Junts, el PNV y Podemos apoyaron la propuesta del PP y dejaron completamente solo al PSOE. Una semana más tarde, los socialistas volvieron a perder frente a sus socios de investidura, esta vez por iniciativas en materia de profesionales sanitarios y respeto a las funciones de las Cortes.

► SIN TECHO DE GASTO. Junts despidió el curso parlamentario con dos batacazos al Gobierno que dejaron en el aire la viabilidad de la legislatura. Tumbó el techo de gasto presentado por el gabinete de Sánchez, paso previo e imprescindible para la aprobación de los presupuestos de 2025. Y, en ese mismo pleno, la formación de Puigdemont se alineó con PP y Vox para impedir la reforma de la Ley de Extranjería con la que Canarias y el Ejecutivo central pretendían dar solución a la crisis migratoria.

► Y AYER, DOS MÁS. Con el voto en contra del PSOE, el Congreso instó ayer al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Lo hizo gracias al si del PNV, con la abstención del ex ministro socialista José Luis Ábalos y sin los votos de los diputados de Junts, que se ausentaron por la Diada catalana. La bancada socialista tampoco logró sacar adelante una propuesta de ERC sobre la reducción del tiempo de trabajo y sumó la derrota número 40.

# ón válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Catalu

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# El separatismo deserta de la Diada tras perder la Generalitat

Sólo logra reunir a 73.800 manifestantes en toda Cataluña para pedir la secesión

#### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

El independentismo desertó de la Diada tras la pérdida de la presidencia de la Generalitat, ahora en manos de los socialistas, y de la mayoría en el Parlament. Sólo 73.800 personas se manifestaron ayer en toda Cataluña para pedir la secesión del resto de España: 60.000 de ellas en Barcelona, 6.800 en Gerona, 3.000 en Lérida, 2.800 en Tarragona y 1.200 en Tortosa, según cifras de las policías locales. Los convocantes evitaron, por primera vez, ofrecer su propio recuento de los congregados, después de jactarse durante una década de organizar las mayores manifestaciones de Europa y de haber asegurado en 2014, año del 9-N, haber sido capaces de concentrar a 1,8 millones de personas.

La cifra de manifestantes únicamente fue menor que la de ayer en 2020, cuando, en plena pandemia del Covid, la ANC limitó a 59.500 participantes la concentración convocada el 11 de septiembre por cuestiones sanitarias. El pasado año, aún con el independentismo al frente del Govern, 115.000 separatistas salieron a la calle en Barcelona, prácticamente el doble que en el día de hoy.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, reconoció al término de la manifestación de ayer

#### **Enfrentamientos** entre la CUP y los ultras de Aliança la víspera del 11-S

#### PP y Vox plantan a Illa en el acto oficial y piden una Diada para todos

que «la pelea permanente nos ha llevado a donde estamos». Lo admitió bajo ese mismo Arco del Triunfo desde el que el pasado 8 de agosto pregonó Carles Puigdemont en su fugaz incursión en España, para después volver a huir al extranjero por miedo a ser detenido. Lo asumió entre gritos de «puta España», pancartas que negaban a Salvador Illa el derecho a ser president por haber avalado el 155 e infructuosas llamadas a la «unidad» secesionista.

Porque, en efecto, las formaciones

separatistas acudieron a la Diada tan enfrentadas como ya es costumbre y en plena fase de redefinición de sus metas y liderazgos.

ERC concurrió descabezada e inmersa en un intenso proceso de descomposición interna, que ha llevado a sus dos facciones -la capitaneada por Marta Rovira y la que dirige Oriol Junqueras-alibrar un burdo enfrentamiento que está conduciendo a unos y otros a airear las intimidades más oscuras de la formación para desacreditar al adversario y hacerse con el control del partido en su congreso del próximo noviembre.

A esa circunstancia suman los republicanos su controvertido apoyo a la investidura de Illa, sancionado como un acto de traición por el resto de partidos secesionistas a pesar de haber recolectado, a cambio, un concierto económico para Cataluña. Ni Rovira - de vuelta a Ginebrani Junqueras comparecieron en la manifestación independentista, cediendo a subalternos como Marta Vilalta o Juli Fernández, meros secretarios generales adjuntos, la representación de su partido.

Junts se presentó como el guardián de las esencias del independentismo, como el partido aglutinador de un espacio menguante que, sin embargo, también afronta un proceso de renovación que deberá definir el rol orgánico de su líder indiscutible, un Puigdemont que decidirá en octubre si regresa a la presidencia de su partido. La formación fía su relevancia a su capacidad para decidir sobre la gobernabilidad de España al mantener a Pedro Sánchez sobre perenne amenaza. «Iluso quien dé por enterrada la causa separatista. Los llarenas no aplastarán la nación», clamó ayer el número dos del partido, Jordi Turull, para prometer resiliencia y seguir señalando al juez que trunca el regreso de su jefe de filas.

La también mermada CUP está re $pensando\,su\,estrategia\,y\,los\,ultras\,de$ Aliança Catalana disfrutan de su pujante apoyo electoral y de su entrada en el Parlament, mientras son repudiados por el resto del espectro separatista. Los Mossos tuvieron que mediar la noche del martes, en la víspera del 11 de septiembre, para evitar consecuencias mayores tras un violento choque entre miembros de Arran, las juventudes cuperas, y representantes del partido liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.



ayer, junto a la Estación de Francia de Barcelona. EFE



Un grupo de manifestantes reivindica a Puigdemont. EFE

Ocurrió en el Fossar de les Moreres, el mausoleo de los caídos en 1714, y, por tanto, en un sacro escenario para los partidarios de la ruptura con España, hacia el que cada año procesionan antorcha en mano los independentistas más cafeteros para dar por iniciada la jornada reivindicativa.

El amanecer deparó una Diada anodina, con apenas un centenar de participantes en la ofrenda floral a Rafael de Casanova, el mártir del independentismo, en la que la portavoz del Govern de Illa, Sílvia Paneque, llamó al «diálogo entre diferentes» y la presidenta de Junts, Laura Borràs, declaró que el secesionismo «tiene prohibido rendirse». A la vista de lo sucedido, no fue escuchada.

La realidad sólo fue tercamente negada por el presidente de la ANC, Lluís Llach, que habló de «éxito fantástico» incluso con las cifras ofrecidas por las policías, a las que negó credibilidad. «La nación se ha movilizado. En Cataluña la normalidad son los independentistas. No nos han pacificado. Luchemos juntos hasta la independencia. Basta de lamernos las heridas», vociferó hacia los irredentos.

Pronto, el atardecer cayó sobre una Barcelona cotidiana, que este miércoles no vivió otra de esas «jornadas históricas» a las que la acostumbró el procés. Llegadas las diez de la noche, tras haber cedido al secesionismo el espacio central del día, la Generalitat de Salvador Illa celebró el acto institucional de la Diada. Partido Popular y Vox se negaron a estar presentes. Culpó el popular Alejandro Fernández al PSC de «mantener la liturgia nacionalista» y retó al president a «recuperar una Diada sin catalanes de primera y de segunda».



AÑO DEL INICIO. La

manifestación con la que se abrió el procés reunió a 1,5 millones de personas en el centro de Barcelona para reclamar la independencia.

2014

RÉCORD. Dos meses antes de la consulta ilegal del 9-N, la ANC congregó a 1,8 millones de ciudadanos, su cifra más alta.

2020

PANDEMIA. Tras un progresivo descenso desde convocatoria con restricciones por el Covid participaron 59.500 personas.

115.000 manifestantes, la ANC enlazó el tercer año

la edición marcada por el coronavirus, los 73.800 congregados ayer son la peor marca en 12 años.

# Sonata triste de un nacionalismo zombie

Sólo la irreductible falange de 'yayoindepes' sostiene una nostálgica Diada

TESTIGO DIRECTO

IÑAKI

**ELLAKURÍA** 

En los años noventa era costumbre entre algunos adolescentes de la zona alta de Barcelona, hijos de casa bien, siete apellidos catalanes y el español como lengua materna, bajar a la plaza de Cataluña para la Diada y observar desde una prudencial distancia a los pocos independentistas allí presentes tirar piedras contra las ventanas del McDonald's y la Policía Nacional. ¡Fuerzas de ocupación! Un divertido ejercicio antropológico, porque en aquellos días de incontestable régimen pujolista, con el PSC como cómplice necesario para mantener la ficción del oasis, el separatista era un elemento extrañísimo en Barcelona, casi imposible de localizar, un folklore menestral.

Tres décadas después y un golpe de Estado fracasadollamado procés, la manifestación de la Diada en la capital catalana, con apenas 60 mil asistentes, cuando en 2014 proclamaron haber sido casi dos millones, recuperó el aroma de lo extraño. La expresión de un nacionalismo zombie, desnortado y sin líderes, que se ha convertido en algo ajeno a una nueva realidad barcelonesa, de múltiples identidades híbri-

das, en la que el shawarma empieza a ser un plato tradicional del lugar y a los jóvenes les ilusionan más los goles de Lamine Yamal con España, y los versos quinquis del rapero Morad, que la vaporosa promesa de una república catalana independiente.

«Hemos pasado del enfado tras asumir que nos engañaron a la resignación», le confesaba una encantadora anciana a su marido, mientras, uniformados con la camiseta oficial de la ANC, este año de color verde esperanza y que pagará algunas facturas del fugado en Waterloo, caminaban lentamente por el paseo de Sant Joan. Con la nostalgia de haber vivido, no hace tanto y aunque el mísero presente invite a creer que todo fue un sueño, unas manifestaciones de la Diada que fueron masivas, norcoreanas, y sirvieron para crear una falsa sensación de hegemonía social que coaccionó al Estado y que actuó como motor suicida del procés. La mutación del Triunfo de la voluntad, que fueron las Diadas del periodo 2012-2017, al actual Walking dead es el amargo trago de una ratafia demasiado indigesta para un nacionalismo que creyó que tenía «a tocar» la

independencia, tal como le prometieron Junts y ERC.

Previendo el fracaso de la asistencia, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), uno de los actores de la rebelión insurreccional del 17, reducida hoy a chiringuito para el lucimiento de Lluís Llach, ex cantautor plasta, renunció a celebrar una manifestación, buscó un emplazamiento como el Arco del Triunfo -escenario de la aparición y fuga de Puig-

demont-en el que apiñar a los asistentes para dar la sensación de masa. Y montó una suerte de feria patriótica y terapia de grupo con el objetivo de autoconvencerse de que todavía existen, destinada a los irreductibles jubilados separatas-de pensión generosa y segunda residencia-que tras la deserción en masa de los jóvenes se mantienen como la última falange del independentismo.

En este formato de mercadillo po-

pular e identitario, a falta de psicoanalistas bonaerenses para tratar el mal de nostalgia entre los asistentes, se podía comprar por solo tres euros «camisetas históricas» de anteriores diadas, esparndenyas, caganers estelados, coca de anís de Vic, discos de vinilo y empanadas argentinas. Una oferta, sin duda, variada.

Llamaba la atención el predominio del rumor propio de la conservación discreta y algo desconfiada de los corrillos, en los que se debatía sobre el futuro de Puigdemont, se blasfemaba contra Llarena y otros jueces, y se transmitían unos y otros viejas leyendas hispanófobas –«ya me decía mi abuela, que aunque muerto Franco, nada bueno recibiríamos de estos españoles»-, frente a la escasez de las soflamas y gritos revolucionarios. Algún «puta España» de rigor, llamamientos a la «unidad» como reproches a la guerra fratricida entre Junts y ERC, y en el propio seno republicano entre Marta Rovira -ayer en Suiza- y **Oriol Junqueras**, y el inevitable grito de «independencia, independencia».

Los más joviales y entusiastas entre tantos audífonos y prótesis eran una veintena de musculados biafreños –región a la que Puigdemont prometió auxilio internacional para su independencia de Nigeria-que bailaban y hacían sonar los tambores, ahuyentando a los feligreses de Sílvia Orriols y permitiendo al nacionalismo mainstream, que llama colonos a sus vecinos «españoles» de rellano, sentirse la mar de integrador y multicultural.

Más discretos, flácidos y pálidos, a pocos metros un grupo entonaba convoz algo trémula y rostro tenso una canción cuyo estribillo rezaba así: «no tenemos miedo, nuestro corazón es rojo y catalán», como si la aviación franquista estuviera a punto de bombardear el centro de Barcelona. Era la sonata triste de un nacionalismo todavía confundido por la paradoja de haber perdido la hegemonía en la calle y en el Parlament, pero que mantiene todo su poder en las instituciones y en la Generalitat de la mano de un Salvador Illa que, como buen encarregat de la oligarquía local y cumpliendo con la mejor tradición del PSC, ha finiquitado el ruinoso procés para restituir el statu quo pujolista y que a Cataluña vuelva el orden natural nacionalista. Com déu mana.

# 2023 ESTANCADOS. Con

seguido con números por debajo de 150.000.

#### 2024

PEOR REGISTRO. Salvo



Con Gira Wind, nuestra empresa dedicada al desmantelamiento, reacondicionamiento y reciclaje integral de nuestros parques eólicos.



naturgy.com



# La UCM mantendrá reclamaciones a Begoña Gómez tras cerrar su cátedra

La comisión mixta pervive para esclarecer la actuación de la esposa del presidente

C. SEGOVIA / M. MARRACO MADRID La Universidad Complutense de Madrid (UCM) mantendrá una comisión para esclarecer la actuación de Begoña Gómez tras cerrar la cátedra extraordinaria que ha codirigido, según confirman a este diario fuentes de la institución.

Aunque la UCM formalizó este miércoles la no renovación de la llamada Cátedra de Transformación Social Competitiva creada en 2020, sigue sin disolverse la llamada Comisión Mixta de Seguimiento. Ésta, presidida por el vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, tiene la obligación de reconstruir una imagen fiel de las cuentas y de la utilización de los fondos en estos años.

En su última reunión del pasado 2 de julio, Coello de Portugal afeó a Gómez esta falta de información, según consta en el acta: «El presidente [Coello] pone de manifiesto que ha sido informado de que desde la Gerencia de la Universidad se ha requerido información a la Dirección de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, relativa a los resultados a que dieron lugar determinados contratos suscritos en el ejercicio 2023 a iniciativa de la Cátedra Extraordinaria (...) a la fecha presente no consta que tal información haya sido aportada desde la Dirección de la Cátedra Extraordinaria a la Gerencia de la UCM, no obstante haber transcurrido el plazo conferido».



Begoña Gómez interviene en una mesa redonda en el Ateneo de Madrid en marzo del pasado año. EUROPA PRESS

Según la interventora de la UCM hubo al menos un encargo de Gómez que no respetó los procedimientos y la gerencia desconoce también por qué ésta registró a su nombre la marca de la plataforma elaborada con software donado a la Universidad por Telefónica, Indra y Google.

Ya en aquella reunión, Coello añadió que esta Comisión Mixta, «en cuanto órgano encargado del seguimiento y control de la actividad de la Cátedra Extraordinaria, es asimismo competente para conocer cuál o cuáles han sido los resultados de los contratos suscritos por iniciativa de la Cátedra Extraordinaria en 2023». Más aún, porque ha habido «disposición presupuestaria de los fondos de la Cátedra Extraordinaria».

Con todo ello pendiente, lo que sí está zanjado es la no renovación

de la polémica cátedra, a pesar de que la esposa del presidente del Gobierno quería que se mantuviera hasta 2028. Según publicó este diario, Gómez planteó en aquella reunión del 2 de julio la renovación durante otros cuatro años y dijo contar para ello con dos patrocinadores que, sin embargo, negaron después a este diario haberse comprometido con ella para eso.

La UCM comunicó este mismo miércoles la cancelación a las dos entidades que patrocinaban la cátedra hasta ahora, Reale Seguros y Fundación La Caixa, sin ahondar en los motivos. Puso en copia a la propia Gómez y al profesor que se ha prestado estos años a figurar como director, José Manuel Ruano.

Este diario ya publicó que ninguna de las dos entidades tenía previsto continuar su patrocinio, aunque la Caixa mantenía una puerta abierta si se lo proponía la UCM, no Gómez. No ha sido el caso, por lo que esta fundación no contribuirá más allá de los 60.000 euros aportados hasta la fecha. Tampoco Reale con otros tantos fondos. Lo que sí pervive es uno de los máster vinculados a la cátedra, el más antiguo dirigido por Gómez centrado en la captación de fondos públicos, pero la desaparición de la cátedra priva a la esposa del presidente de patrocinios y trampolín para su proyecto estrella, una plataforma digital de medición de cumplimiento de retos sociales y medioambientales de las empresas.

Las fuentes autorizadas consultadas en la UCM no ofrecen explicaciones de las razones de la cancelación de la cátedra, pero el calendario apremiaba a una decisión, porque el patrocinio actual expira en octubre. Coello no era partidario de continuar con un proyecto que está siendo sometido a investigación judicial.

La propia UCM ha solicitado, hasta ahora sin éxito, personarse como perjudicada en la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios. El propio rector de la UCM, Joaquín Goyache, es investigado por la creación de la cátedra extraordinaria ahora cerrada.

# La Fiscalía apoya al Gobierno frente al juez Peinado

Pide admitir la querella contra el magistrado del 'caso Begoña' por citar a Sánchez

#### ${\bf MANUEL\,MARRACO\,madrid}$

La actuación del juez del caso Begoña merece una investigación. Así lo considera la Fiscalía, que ayer pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que admita a trámite la querella de la Abogacía del Estado contra Juan Carlos Peinado, que tiene imputada a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En nombre del presidente del Gobierno, la Abogacía del Estado le atribuye un delito de prevaricación por su citación como testigo el pasado 30 de julio. El escrito de la Fiscalía a la sala Civil y Penal del TSJ, ante el que está aforado Peinado, indica que no se puede descartar que el juez cometiera un delito de prevaricación, por lo que corresponde abrir una causa «y que sea el curso de la instrucción» el que esclarezca «la naturaleza de tales hechos, así como sus circunstancias objetivas y personales».

El escrito ha sido elaborado por

la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que estima que lo expuesto en la querella «es suficiente para que no se pueda descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal».

La fiscal superior defiende la «necesidad de iniciar una investigación a fin de determinar si la resoluciones dictadas pueden enmarcarse en una interpretación de la libertad en el cánones interpretativos admitidos o por el contrario persiguen una finalidad ajena al proceso como contempla el tipo penal invocado».

La querella fue presentada inmediatamente después de que el magistrado abandonara el recinto de La Moncloa tras tomar declaración a Sánchez, que se acogió a la dispensa de responder a preguntas que pudieran perjudicar a su cónyuge.

La Abogacía del Estado –brazo del Gobierno en los tribunales– sostiene que la forma de actuar de Peinado en la citación revela que su inten-



El juez Juan Carlos Peinado, a su salida de La Moncloa. JAVIER BARBANCHO

ción no era aclarar jurídicamente el caso Begoña, sino dar la mayor difusión pública al caso. A su juicio, el juez instructor ignoró deliberadamente las especificidades que la ley contempla para la citación como tes-

tigo del presidente del Gobierno.

El escrito de la fiscal superior se alinea con esa tesis: «En momento alguno se motiva jurídicamente la conveniencia y utilidad de la diligencia [de citar a Sánchez] ni por qué entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley [por escrito o en persona] opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar».

La lista de reproches de la fiscal superior se extiende a que el juez deslizó «un elemento de sospecha» sobre la actuación de Sánchez –pese a ser testigo– al mencionar en su citación la posibilidad de que se hubiera producido un «tráfico de influencias en cadena».

También considera que Peinado apoyó la citación en documentos y declaraciones «que, sin embargo, no especifica». Además, cursó la citación de Sánchez, con día y hora, «sin previo aviso», en contra de lo que requiere la ley. Tampoco contempló la opción de que la comparecencia se celebrara por videoconferencia, pese a ser el sistema preferente tras las últimas reformas legales.

El artículo 446 del Código Penal que esgrime la Abogacía del Estado contra Juan Carlos Peinado castiga por prevaricación al juez «que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta». Prevé multa e inhabilitación de 10 a 20 años.

# Berberoff, favorito a vicepresidente

El magistrado del Supremo es el nombre que los vocales conservadores apoyan

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Dimitry Berberoff se perfila como nuevo vicepresidente del Alto Tribunal. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Berberoff ha sido el nombre propuesto por el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces para ocupar el cargo por su «perfil técnico» y de «prestigio».

La propuesta, no obstante, le compete hacerla a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Isabel Perelló, quien ve con buenos ojos este nombramiento, sostienen las fuentes consultadas. Berberoff es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y los vocales nombrados a propuesta del Partido Popular han defendido en las últimas horas que, al ser la presidenta Perelló integrante de la minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, la vicepresidencia debe corresponder a un magistrado de la asociación conservadora, mayoritaria en la Carrera Judicial.

Una vez que la presidenta Perelló emita la propuesta, la misma será sometida a la votación del Pleno, debiendo contar con 13 votos, es decir, mayoría cualificada. La figura del vicepresidente está concebida en la Ley Orgánica del Poder Judicial como un perfil de auxilio, y llegado el



El magistrado Dimitry Berberoff en un acto en el Supremo en 2018. EM

caso de sustitución, del propio presidente del Tribunal Supremo.

En 2014, Berberoff fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en septiembre de 2018 fue designado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En la actualidad, es miembro de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal tras ser elegido por sus propios compañeros.

Las fuentes consultadas explican que deben pasar siete días desde que se conozca la propuesta de Perelló sobre la vicepresidencia hasta que se convoque el Pleno para realizar el nombramiento. Junto a la vicepresidencia, los vocales conservadores han reclamado mayor poder orgánico con cargos como el de la secretaría general o la portavocía del CGPJ, figura que se recuperará de nuevo en la institución.

Los vocales de ambos sectores del Consejo continúan avanzando en las negociaciones sobre la composición de las distintas comisiones que integrarán el órgano, algunas de ellas novedosas respecto a la composición del anterior órgano de gobierno de los jueces. Hoy, de hecho, está previsto que se celebre un nuevo encuentro entre ambos sectores de vocales encaminado a seguir progresando en el diseño del nuevo CGPJ.

Este Consejo arranca su mandato con dos encargos de suma importancia: efectuar casi 100 nombramientos discrecionales de la cúpula judicial y, a su vez, realizar un estudio que debe presentar al Parlamentosobre la posible modificación de los vocales de procedencia judicial.

En el discurso de apertura del año judicial, la presidencia Perelló sostuvo que el órgano de gobierno de los jueces está «preparado para afrontar los numerosos desafíos» que la Justicia tiene por delante, señalando que es «esencial» llevar a cabo la «ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad».

#### El Pleno del TC analizará la amnistía sin el ex ministro Campo

#### Á. MARTIALAY MADRID

La Ley de Amnistía comienza su tramitación en el Tribunal Constitucional. El Pleno admitió ayer a trámite, por unanimidad, la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al considerar que el borrado de los delitos del *procés* vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley y a la seguridad jurídica.

El Pleno, presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, analizará las dudas planteadas por el Supremo a raíz del recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, tras publicarse la sentencia del 1-O. Según informan fuentes jurídicas, la cuestión de inconstitucional será el primer asunto relacionado con la amnistía que resolverá el Constitucional.

Además, la corte de garantías constitucionales ha aceptado que el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo se abstenga en los asuntos relacionados con la amnistía tras haber señalado que es una medida «inconstitucional» en el informe de los indultos del 1-O.





Asia 366€

Latino- desde América 242€

EE.UU 184€/Trayecto

España 23€ /Trayecto







El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, ayer a su llegada a la Audiencia Nacional. EUROPA PRESS

# 'Caso Koldo': el alto cargo de Puertos dice que siguió órdenes del ministerio

El juez rechaza que Ábalos actúe como perjudicado y cita a testificar a Puente

### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MADRID

El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares declaró ayer como imputado ante el juez del *caso Koldo* que él se limitó a cumplir órdenes de la cúpula del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas.

El ex alto cargo no concretó ante el magistrado Ismael Moreno quién transmitió las indicaciones ni citó al entonces ministro José Luis Ábalos. Sánchez Manzanares sólo hizo referencia a decisiones del «ministerio», añadiendo que por encima estaba «el Consejo de Ministros». Sí destacó el papel «decisivo» en toda la operación de Koldo García, entonces asesor de Ábalos.

Sánchez Manzanares compareció en la Audiencia Nacional como investigado por un presunto delito de tráfico de influencias. Fue destituido el pasado mes de marzo, tras un informe de la Guardia Civil que indicaba que había ejercido «presiones» en su equipo para contratar a Soluciones de Gestión, la empresa clave de la trama.

El ex alto cargo respondió a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía Anticorrupción, pero no a las de las acusaciones populares (PP, Vox, Liberum, Justitia Europa y Hazte Oír). Puertos del Estado adquirió a la trama ocho millones de mascarillas por de 20 millones de euros. La Guardia Civil sostiene que los correos intervenidos revelan que la adjudicación a la empresa favorecida por Koldo García estaba amañada.

Sánchez Manzanares reconoció ante el juez el cruce de mensajes tanto con Koldo como con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. En su declaración inicial ante la UCO, el investigado intentó ocultar la intensidad de los contactos con este último, según los investigadores. Ayer indicó que, aunque su interlocutor con la empresa adjudicataria era otro, compartía con ambos las incidencias del contrato por entender que tenían un papel importante en la operación. En el caso de Aldama, dijo que nunca tuvo claro cuál era realmente su función.

En su declaración, también ha indicó que la empresa contratada para distribuir las mascarillas fue elegida por indicación del ex presidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, que la conocía de su etapa anterior en la Comunidad Valenciana. Toledo está citado a declarar como testigo. La mención a la empresa de distribución, por la que preguntó el fiscal Luis Pastor, tiene su origen en la auditoría interna del mi-

nisterio de Transportes aportada recientemente a la causa.

También ayer, el juez del caso rechazó la petición de Ábalos de personarse en la causa en calidad de «perjudicado». El ex ministro justificaba la solicitud en la aportación al caso de la auditoría encargada por el actual ministro, Óscar Puente, que a su parecer tiene como objetivo responsabilizarle de todas las irregularidades en la compra de mascarillas a la trama. Según el juez, la existencia de ese informe interno no es motivo suficiente para justificar que Ábalos pueda participar en la causa.

#### Álvaro Sánchez Manzanares fue destituido tras un informe de la UCO

El imputado no precisó ante el juez el origen de las indicaciones Esta misma semana el juez rechazó, por el momento, proponer al Supremo que investigue a Ábalos.

El juez instructor descartó ayer igualmente citar como testigo al ministro Puente. La diligencia había sido solicitada por la acusación popular que ejerce Liberum. La asociación quería que el ministro ofreciera aclaraciones sobre varios aspectos de la auditoría.

El interrogatorio al ex alto cargo de Puertos supone la reactivación

del caso Koldo por parte del juez Moreno. La instrucción había quedado congelada tras el intento frustrado de la Fiscalía Europea de hacerse con toda la causa. Las declaraciones de investigados y testigos continuarán en las próximas semanas. Este jueves el juez ha citado como testigo al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, para que explique la ac-

tuación de Air Europa en el transporte de las mascarillas y su relación con el comisionista Aldama. La citación reclamada por Liberum fue rechazada por el juez, pero la Sala de lo Penal la estimó conveniente.

#### Piden 9 años de cárcel al ex jefe de Puertos de Armengol en Baleares

#### EDUARDO COLOM PALMA

El ex alto cargo público que Francina Armengol situó al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el ente que gestiona los principales puertos del archipiélago, afronta una petición de nueve años de cárcel por tres presuntos delitos de corrupción.

La Fiscalía reclama esa pena para Juan Gual de Torrella por una de las piezas en las que se dividió el llamado *caso Puertos*, una macrocausa judicial impulsada hace cuatro años que investiga el amaño de concesiones portuarias entre 2015 y 2020.

Ese fue el lustro durante el cual Gual presidió la APB, extendiendo su mandato a caballo de las dos legislaturas en las que la socialista Armengol gobernó la comunidad autónoma (2015-2023).

Gual era un hombre ajeno a la política avalado por la actual presidenta del Congreso, que fue quien lo designó. De hecho, como informó EL MUNDO, la investigación halló mensajes de whatsapp cruzados entre ambos donde Gual informaba a Armengol de las trabas judiciales que sufría uno de los concursos ahora denunciados por presunto fraude, prevaricación y cohecho.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau sostiene en su escrito de calificación que Gual y la cúpula de la APB «se concertaron entre sí y con unos particulares de forma continuada y permanente» con el fin de «favorecer» a determinadas empresas.

Con sus maniobras en torno a dos puertos en Mahón e Ibiza, prosigue el fiscal, «se apartaron de la legalidad, de la transparencia y de los criterios de concurrencia». Dictando para ello «resoluciones arbitrarias e injustas» y alterando el resultado de dos adjudicaciones. Gual si-



Armengol y Gual de Torrella, en 2015.

gue sin fecha de juicio y ha negado haber amañado concursos. Armengol no ha sido llamada a declarar por el fiscal. La Fiscalía acusa también al ex alcalde de Ibiza Rafael Ruiz (PSOE).

# Ayuso ahonda su guerra fiscal con Moncloa con nuevas rebajas

La presidenta madrileña bonificará aún más las donaciones y el pago del alquiler

#### PABLO R. ROCES VICENTE COLL MADRID

En pleno debate sobre la el modelo de financiación autonómica y la presión fiscal en los distintos territorios, Isabel Díaz Ayuso volverá a marcar con claridad el rumbo que va a seguir su Gobierno. Mientras desde el Palacio de la Moncloa se apuesta por un aumento de determinados tributos en los sectores con mayores ingresos, la Comunidad de Madrid prepara una nueva bajada de cara al próximo curso que, según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, conllevará un ahorro de aproximadamente 180 millones de euros anuales

La presidenta regional desgranará hoy, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, las principales líneas de gestión para el actual curso. Una de las principales será esa bajada de la presión fiscal aumentando la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos y también entre tíos y sobrinos, actualmente situada en el 25%. El nuevo tipo contará con una bonificación del 50%, una de las promesas que se recogían en el programa electoral para los comicios del 28 de mayo de 2023.

Las donaciones inferiores a 1.000 euros también contarán con una nueva rebaja fiscal en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional las bonificará al 100%, es decir, que eliminará cualquier carga impositiva sobre ellas, y en paralelo no será necesario que se realice un requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes. Desde la Puerta del Sol aseguran que la medida llegará a unos 13.000 ciudadanos y supondrá un ahorro para sus bolsillos de casi 130 millones de euros anuales.

Dentro del discurso que Ayuso enunciará ante la Asamblea de Madrid también se encuentra otra actuación que afecta a los impuestos a la vivienda. La deducción por alquiler en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ya se aplica en la región, aumentará la edad para los beneficiarios que se podrán acoger a ella: de los 35 actuales pasará a los 40. Eso hará que se incorporen 45.000 nuevos ciudadanos a los 65.000 que ya contaban con esta ayuda, lo que supone un total de 50 millones de euros anuales.

En paralelo el Parlamento regional continúa trabajando en otras medidas que ya habían sido anunciadas y que se encuentran en proceso de tramitación. Se trataría de un paquete de cuatro deducciones que afectan directamente sobre el IRPF de los arrendadores con la intención de que aumente el número de viviendas en el mercado; a mitigar los efectos del aumento de los préstamos hipotecarios variables, aún con las bajadas que se han producido en los últimos meses, y a repoblar zonas de la región con baja densidad.

La primera de ellas consistirá en una deducción de 1.000 euros a quienes suscriban nuevos contratos de arrendamiento en viviendas que hayan estado en desuso al menos un año y cuyas contratos de rein-



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. JAVIER BARBANCHO

#### LAS REBAJAS, EN CIFRAS

#### 180

#### MILLONES DE EUROS. Es

el ahorro que se calcula desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con las nuevas deducciones fiscales del próximo ejercicio.

50%
DONACIONES. Es la nueva bonificación – ahora se sitúaba en el 25% – que tendrá el Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, como recogía su programa electoral.

corporación al mercado sean superiores a tres años. En cuanto a las hipotecas variables, habrá una bonificación del 25% sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que ya se hayan satisfecho, tomando como referencia el índice del euríbor de diciembre de 2022 y hasta un línea de 300 euros al año.

Respecto a la despoblación, aquellos ciudadanos de la Comunidad que trasladen su residencia a municipios con menos de 2.500 habitantes contarán con una deducción de 1.000 en el período en que se ejecute ese cambio. Aquellos jóvenes que compren una vivienda, que sea utilizada como habitual, en esos mismos municipios tendrán una bonificación del 10 por ciento sobre el precio de adquisición, siendo el límite anual 1.546 euros durante diez ejercicios fiscales. Por último, también se les eliminará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) cuando la vivienda sea de segunda mano y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para obra nueva.

Ya fuera de las medidas fiscales, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciará también en su intervención la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados en el área que ocupaba el complejo El Pilar en San Fernando de Henares, que tuvo que ser demolido por el hundimiento provocado por el paso de la Línea 7B de Metro, que conecta las paradas de Estadio Metropolitano y el Hospital del Henares. La inversión del Gobierno regional para esta zona verde llegará a los cinco millones de euros, la previsión es que las obras comiencen en el inicio del próximo año con el acondicionamiento de las calles adyacentes y estará finalizado en el segundo semestre de 2025.

# Nombrar afines para «gobernar tres años más»

Bolaños defiende estas acciones en el Congreso y el PP tacha su actitud de «franquista»

#### MARISA CRUZ MADRID

Primera sesión de control al Gobierno de la nueva temporada sin cara a cara entre los dos líderes políticos. Alberto Núñez Feijóo acudió al Pleno pero no intervino porque su contraparte, Pedro Sánchez, se encontraba fuera de España. En su ausencia, el protagonismo de los duelos dialécticos se lo repartieron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los temas de interés: la financiación singular comprometida para Cataluña y el nombramiento de socialistas afines a Sánchez en las altas instituciones y organismos del Estado.

Respecto al primer asunto, Montero se zafó una vez más de proporcionar detalles sobre el concierto para Cataluña pactado con ERC y afirmó que el acuerdo es «público» y cualquiera puede «leerlo e interpretarlo». Lo cierto es que lo que se conoce del mismo es una versión general y, de momento, por parte del Gobierno no ha habido concreción ni explicación del mismo. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, también insistió en

la falta de concreción y, además, avisó: «Recaudar y enviar dinero a la caja española ni es concierto, ni es poder ni es tener la llave de la caja».

Respecto al segundo tema, Bolaños defendió el nombramiento de «personas progresistas de prestigio y de autoridad para que sigamos gobernando tres años más». Con estas palabras, el ministro de Presidencia y Justicia justificaba la colocación en las altas instituciones y organismos del Estado de ex ministros, como José Luis Escrivá al frente del Banco de España, el último ejemplo de lo que



Félix Bolaños, ayer. BERNARDO DÍAZ

para los populares no es sino la demostración de la «colonización institucional» que promueve Sánchez para blindarse en el poder. El PP considera, tal y como afirmó el diputado Jaime de Olano, que esta es una actitud «franquista», una comparación que, según el ministro, tiene «guasa» habida cuenta de la historia de los socialistas durante la dictadura.

Olano hizo hincapié en que Sánchez «sólo pretende estar y no gobernar» y eso para los populares es un rasgo definitorio del «autócrata de manual». El diputado del PP aprovechó para advertir que si el Gobierno no puede sacar adelante el proyecto de Presupuestos debe convocar elecciones. La respuesta de Bolaños ha sido la de calificar a los populares de «ridículamente apocalípticos».



LA REINA LETIZIA CONOCE 'EL AULA DEL FUTURO' EN AZUQUECA DE HENARES

Doña Letizia presidió la apertura del Curso Escolar 2024/2025 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Plácida Herranz de la localidad de la Campiña del Henares de Azuqueca. La Reina inició su reco-

rrido por el centro, en el que visitó el Aula del Futuro y el Aula mágica/biblioteca. Doña Letizia prosiguió su recorrido por las instalaciones en las que visitó el Aula autorregulación emocional y de Educación Infantil.

# Fracaso en la FP bilingüe: 9 CCAA renuncian al dinero del Gobierno

Dicen que no hay alumnos ni profesores y que los fondos no cubren todos los gastos

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Uno de los proyectos estrella del Gobierno, la Formación Profesional Bilingüe, arranca con mal pie. Hasta nueve comunidades autónomas de distinto signo político han renunciado a participar en el reparto de 33,4 millones de euros procedentes de fondos europeos que el Gobierno les había ofrecido para crear nuevas plazas públicas en ciclos que los estudiantes pueden cursar, por ejemplo, en español y en inglés. ¿Por qué?

Unos gobiernos regionales dicen que no encuentran profesores y otros, que no logran que se apunten alumnos. Algunos reconocen su incapacidad para gestionar el dinero porque aún no han ejecutado ayudas anteriores o denuncian que las cuantías no da para costear esa formación en el futuro. Otros piden ayudas que se puedan usar para concertar plazas y que no tenga que ser todo público.

La situación es bastante inusual, según explican en el Ministerio de Educación, donde no están acostumbrados a que las autonomías rechacen la financiación procedente de los planes de cooperación territorial. El *no* lo han dado gobiernos del PP – Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Madrid –, Canarias (CC-PP) y también las socialistas Cataluña y Asturias. Así que el Ministerio ha repartido el presupuesto entre el resto de CCAA, que han tocado a más fondos Next-Generation y crearán 12.390 plazas.

El precedente se encuentra en Andalucía (PP), que ha aceptado el dinero para la FP bilingüe, pero ha devuelto 112 millones de euros que ya había recibido para la Educación Infantil de 0-3 años porque este dinero sólo puede utilizarse para crear plazas públicas y el modelo en esta comunidad autónoma es de colabora-

ción público-privada. «Hacerlo pondría en peligro 15.000 puestos de trabajo que generan estos centros, en su mayoría pequeñas empresas familiares. El Ministerio se comprometió a buscar una solución pero nunca llegó a dar respuesta a Andalucía, como sí hizo con otras comunidades, por ejemplo con el País Vasco, al que adaptó los fondos a sus necesidades y características de su sistema», explica la Consejería de Educación.

Estas razones también las da el Gobierno de Baleares, que se queja de que «el Estado no permite concertar más del 20% de las plazas con el dinero que se recibe» cuando las islas «no tienen infraestructura para crear más plazas públicas». «Les pedimos ampliar a un 40% o 50% de forma transitoria y se negaron totalmente», señala el *conseller* Antoni Vera.

En el caso de la Comunidad de Madrid, argumentan que «el modelo de

bilingüismo que quiere imponer el Ministerio no funciona en toda la FP». También aseguran que, en su caso, la demanda por parte de los alumnos «ha llegado al límite y es inexistente» más allá de ciclos de hostelería, comercio y márketing, que ya se ofrecen desde hace años en la región.

En este sentido, Castilla y León cuenta que «el Ministerio sabía, porque la Junta así le avisó en repetidas ocasiones, que no hay demanda suficiente en la comunidad para la FP bilingüe», hasta el punto de que «la convocatoria se queda desierta». «Por eso la Consejería solicitó que se reconfiguraran las líneas a medidas que sí pudieran ser ejecutadas. Una petición a la que el Ministerio hizo caso omiso», añaden fuentes de la Consejería de Educación.

En Asturias revelan que ya renunciaron a estos fondos el año pasado porque tienen «ya mucha oferta» y

«no se podía cubrir más». La Rioja ha rechazado 1,2 millones de euros «por responsabilidad»: «No podemos seguir asumiendo más plazas porque tenemos comprometidas desde 2021 y hasta 2023 un aumento al que hay que sumar el resto de plazas virtuales. Ahora mismo el sistema no puede ofertar más porque no tenemos centros suficientes para tantas plazas, ni docentes, ni alumnos, aún con los nuevos centros que se están crean-

«No tenemos infraestructura para crear más plazas públicas»

#### Andalucía ha devuelto 112 millones de la educación infantil

do, además de la sostenibilidad de estas plazas a medio plazo».

Las comunidades tienen el problema de que deben ejecutar los fondos antes de finales de 2025 y se les acumula el gasto de las ayudas de otros años. No dan abasto. «Hay muchos hitos sin cumplir, arrastramos la rémora de los dos ejercicios anteriores, donde la anterior administración educativa no ejecutó todos los fondos», expresan en Aragón.

Además, las ayudas «sólo pagan el capítulo I, el de gasto de personal, pero no la creación de centros, aulas, ni maquinaria necesaria para muchos de los ciclos», denuncian en La Rioja. «Una vez que se acaban los fondos, hay que seguir manteniendo estos ciclos y continuar sufragando todos los gastos que conllevan», añaden.

En Canarias apuntan que «si, como parece que es el caso, no hay profesorado suficiente para impartir todo lo que se debería en bilingüe, esas cantidades no podrían justificarse debidamente, con la consiguiente penalización». Por eso han optado por otras líneas donde tienen garantizado mayor nivel de ejecución, por ejemplo, la ampliación de grupos o la creación de aulas de tecnología aplicada.

Precisamente, en el reparto de dinero para crear estas aulas tecnológicas, las 17 autonomías sí han aceptado el dinero y se han repartido satisfactoriamente 26,4 millones de euros. Sin embargo, las *populares* Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, junto a las socialistas Asturias, Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha, han renunciado a participar en la distribución de 15,3 millones para acreditar competencias profesionales.

«En el primer reparto nosotros cogimos muchos fondos para acreditación de competencias y aún nos queda por ejecutar. Hemos renunciado porque teníamos suficiente con el primer reparto que se nos dio», explican en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. La demanda de acreditaciones va lenta porque no la están pidiendo todos los trabajadores que se habían previsto.

## **CRONICA**



Una de las cuatro mujeres acusadas, ayer, durante el juicio por prostitución de menores celebrado en Murcia. EFE

# Abuso de menores a la carta: «Las queremos jóvenes»

#### SIETE EMPRESARIOS MURCIANOS ADMITEN HABER PAGADO POR SEXO CON MENORES PERO ELUDEN LA CÁRCEL

La trama, que ofrecía los perfiles de las chicas por Whatsapp, fue desarticulada en 2015. La dilación indebida del proceso abocó a un pacto con Fiscalía y la rebaja de penas

#### INMA LIDÓN

No entrarán en prisión los siete empresarios que mantuvieron relaciones sexuales con 10 menores a través de una trama de explotación en Murcia destapada en 2015 por la denuncia de los padres de una de las jóvenes. Después de 10 años de investigación, apenas estuvieron ayer unos minutos sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia para escuchar del tribunal las penas que se recogen en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que les libra de la cár-

cel al admitir el delito de abuso de menores con la atenuante de la dilación indebida de un proceso que se ha alargado una década.

Estos empresarios –con edades entre 60 y 80 años y alto poder adquisitivo por su condición de constructores, abogados o médicos—, fueron detenidos junto a seis personas que captaban y organizaban la explotación de las menores.

En todo momento ellos fueron conocedores de la edad de las chicas, como han admitido, captadas de entornos vulnerables y con falta de re-

#### Las víctimas fueron captadas en discotecas y hasta en colegios

#### Los condenados conocían, porque así lo pedían, que eran adolescentes

cursos con falsas promesas de trabajos «como masajistas» que cobraban por los servicios entre 70 y 100 euros. Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena.

A él se le acusó de haber tenido sexo con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos. Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.

La condena máxima ha sido para el supuesto cabecilla de la trama, Walter Giovanny D. M, que se enfrenta a dos años por cada uno de los seis delitos. Junto a él, otro hombre que actuaba de chófer de las niñas en sus encuentros con los clientes y cuatro mujeres, llamadas *mamis*, que se encargaban de captarlas y ofrecer sus servicios.

en base a la descripción proporcio-

nada por la víctima y siguiendo so-

bre todo un detalle en el que la joven

se había fijado: el agresor llevaba una pulsera de «todo incluido» de un ho-

tel en concreto. El dato permitió dar con el detenido, que se encontraba

alojado en un resort con sus padres.

Tras pasar a disposición de la Fis-

#### Ellas era recorrían discotecas y colegios buscando chicas de 16 y 17 años con un perfil concreto: familias desestructuradas y con falta de recursos, lo que las convertía en vulnerables. Una vez ganada su confianza con la posibilidad de ganar dinero, les pedían fotos sensuales y provocativas que incorporaban al dossier que enviaban a sus clientes, «señores a los que les gustaban las jovencitas».

El contacto era por Whatsapp y circulaban un catálogo con las fotos de las adolescentes, que los clientes querían «jóvenes y nuevas» y elegían a la carta. Por tanto, en todos los casos, ellos eran conocedores de que se trataba de menores de edad. De hecho, según el relato del Fiscal en su escrito de acusación, las *mamis* inducían a las chicas a mentir sobre su edad rebajándola aún más, porque eso alimentaba «el morbo» de los clientes. Algunas relataron que sentían «asco y el miedo».

La voz de alarma la dio una familia en agosto de 2014 denunciando la desaparición de su hija. Los padres confesaron que la joven llevaba un alto nivel de vida, por lo que sospechaban. La Policía Nacional acabó localizándola en Murcia, en un piso que compartía con otras menores en situación de prostitución.



### A N U N C I O S O F I C I A L E S

BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc

EL MUNDO

91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com

# Detenido un menor de 15 años por violación a una joven de 18

Los hechos sucedieron el 2 de septiembre en Salou (Tarragona). Tanto la víctima como el supuesto agresor son irlandeses que estaban en España de vacaciones

#### ANA MARÍA ORTIZ

Un adolescente de 15 años y nacionalidad irlandesa fue detenido por los Mossos d'Esquadra la pasada semana acusado de la violación de una joven de 18 años, también irlandesa, en Salou (Tarragona). Los hechos, adelantados ayer por *El País* y confirmados por los Mossos a EL MUNDO, se produjeron sobre las 03.00 horas del lunes 2 de septiembre a la salida

de un local de ocio de la localidad.

El presunto agresor y la denunciante, según el testimonio de ésta, se habían conocido esa mima noche en un pub de la esta turística ciudad costera de unos 27.000 habitantes. Fue al abandonar el local, en el exterior, cuando se habría producido la violación, es decir, una agresión sexual con penetración. Ambos se estaban en Salou de vacaciones.

Tras los hechos, la víctima llamó al 112 para denunciar lo sucedido. «Se procedió conforme al protocolo establecido para estos casos de atención a la víctima y de preservación de las posibles pruebas delictivas. Se trasladó también a la víctima a un centro hospitalario para su atención», explican fuentes policiales.

Procedieron además los agentes a intentar localizar al supuesto autor

calía de Menores, el detenido ingresó en el centro de menores Can Llupia de Barcelona. La víctima no se encuentra ya en España, puesto que regresó a su país el miércoles. El detenido, por su parte, tenía previsto poner fin a sus vacaciones y volar también a Irlanda con su familia el jueves.

Las fuentes policiales consultadas por este diario desconocen si el me-

Las fuentes policiales consultadas por este diario desconocen si el menor de 15 años continúa detenido en España o ha sido trasladado a su país. Puesto que tanto la víctima como el supuesto agresor residen en Irlanda es factible que el caso se juzgue allí.

## **OTRAS VOCES**

HABÍA RECORRIDO 42.193 metros, le faltaban dos para llegar a la meta. Llevaba más de tres horas corriendo, sacaba más de tres minutos a su rival más cercana y le faltaban tres segundos para traspasar la línea. Le esperaba una medalla de bronce y la gloria recuperada después de ganar un oro en los Juegos de Río y una plata en los de Londres. Ya pisando unos alfombrados últimos metros, su guía, que viene acalambrado, se empieza a tambalear y es ahora Elena la que tira de él, la que le lleva hasta la meta. Parece que va a caer y, en un acto reflejo, Elena trata de ayudarle. Por un instante, se le suelta la cuerda que les ha unido durante las últimas tres horas y, también antes, durante cientos más de entrenamiento. Un acto reflejo, un acto más que natural para devolver todo lo que el guía ha hecho por ella, cómo le ha conducido, cómo ha sido sus ojos por las calles de París.

Elena Congost, discapacitada visual, perdió la medalla de bronce en la maratón de los Juegos Paralímpicos porque soltó la cuerda. El reglamento se lo impide y no ha habido



POR OTRA PARTE RAFAEL MOYANO

#### La cuerda que nos une a Elena

consideración. Fue descalificada. El artículo 7.9.5 dice que el atleta paralímpico y su guía deben mantenerse sujetos por una cuerda en todo momento. Cabe pensar que la norma está hecha para que el deportista no se beneficie de la ayuda de su guía más allá de lo establecido para suplir su discapacidad. Cabe

pensar que los jueces, los deportivos, están para aplicar la ley, pero también para interpretarla. Cabe pensar que Elena fue castigada cuando debería haber sido premiada. Porque Elena Congost no sacó ningún beneficio de intentar aguantar a Mia Carol, que así se llama su guía, ni nadie puede decir que le ayudara a entrar en la meta, porque consiguió hacerlo por su propio pie. Pero Elena fue descalificada y se ha quedado sin medalla.

Los Juegos Olímpicos son el gran espectáculo que concentra todas las esencias del deporte durante dos semanas en una misma ciudad. Los paralímpicos no aspiran a tanto, son otra cosa, pero consiguen elevar al cuadrado una de esas esencias: son la superación de la superación. El corredor sin piernas que vuela sobre la pista, el nadador sin brazos que bate récords, la arquera que lanza las flechas con los pies, el futbolista ciego que juega con el oído... nadie pregunta por sus marcas, antes pregunta por la discapacidad que tienen. Los paralímpicos tienen que competir primero contra ellos para luego poder competir contra otros. Y después, claro, está la cuerda que les une con los que les ayudan. Y la que nos une a ella y a gente como ella. Elena, que nació con una discapacidad visual degenerativa, ha tenido cuatro hijos en los ocho años que ha estado fuera de la competición, y ahora dice que no sabe cómo transmitirles los valores del olimpismo que siempre ha defendido. Pero lo hará. A Elena se le debe algo más que un bronce.

#### THAT'S ME IN THE CORNER

POR FERNANDO PALMERO

### Etarras, comunistas e intelectuales

MUCHOS de los que fueron comunistas durante el franquismo y la Transición continúan sosteniendo el mito de que sólo ellos lucharon contra la dictadura enarbolando la bandera de la democracia. Ni una cosa, ni la otra. Esto es, ni fueron los únicos ni eran muy demócratas. Y aunque es cierto que no todos dieron el paso de coger las pistolas, la gran mayoría no consideraba a ETA un grupo terrorista. Más que eso, «ETA era para los antifranquistas una organización de jóvenes nacionalistas vascos decididos a responder con sus armas a la violencia del régimen». De ahí que la relación con ellos no sólo no estuviera mal vista, sino todo lo contrario, era inevitable, ya que en la izquierda se anhelaba la unidad de acción entre obreros, intelectuales y activistas dispuestos a todo. Y eso, precisamente, fue lo que hizo Eva Forest, tal y como cuenta Xuan Cándano en Operación Caperucita (Akal), el relato de cómo se ideó, se preparó y se ejecutó (un 13 de septiembre de hace ahora 50 años) el atentado en las cafeterías Rolando y Tobogán, en la calle Correo de Madrid.

Forest y su marido, el dramaturgo Alfonso Sastre, convirtieron su casa de Madrid en la sede oficiosa del Comité Karl Marx, una suerte de célula revolucionaria dispersa creada a principios de los años 70 a cuyos miembros los unía «la radical oposición al franquismo y el rechazo al giro hacia posiciones más moderadas del PCE, que proponía con el Pacto por la Libertad un acercamiento a los aperturistas del régimen». En aquel Comité, la figura de Eva Forest, según Cándano, era central y determinante. «Ella fue», explica el periodista, «quien propuso a ETA, a través de Argala, acabar con la vida de Carrero Blanco [en diciembre de 1973], facilitando además la información necesaria, y lo mismo ocurrió nueve meses después cuando, venida arriba con el éxito del magnicidio, al igual que la banda armada, ideó el atentado de la cafetería Rolando con la intención de causar víctimas entre los policías de la DGS, centro neurálgico de la represión franquista y un nido de torturadores».

Sastre y su esposa, Lidia Falcón, Eliseo Bayo y el resto de aquel Comité sanguinario que pasaron inmediatamente por la cárcel, fueron sin embargo amnistiados gracias a la Ley de 1977, y por eso a Eva Forest se la consideró entre la izquierda abertzale una heroína hasta su muerte en 2007. También, por haber reconocido su participación en el atentado contra el presidente del Gobierno franquista en su libro Operación Ogro: Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco. Del otro atentado, el de la calle Correo, donde murieron 13 personas y 73 quedaron heridas (algunas de ellas con miembros amputados) sólo habló Falcón en un libro de 1981, que fue silenciado. La izquierda intentó atribuírselo a la extrema derecha y ETA no reconoció su autoría hasta 2018.

Forest y Sastre apoyaron a ETA hasta su disolución y defendieron sin disimulos el comunismo castrista y el socialismo del siglo XXI de Chávez. Ahí, encontraron el apoyo de nuevos intelectuales: Santiago Alba Rico y Carlos Fernández Liria, colaboradores de *Gara* y fundadores de Podemos.

#### XUAN CÁNDANO **OPERACIÓN CAPERUCITA**









# **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** CIENCIA Se celebra el 70° aniversario del CERN, la organización europea para la investigación en altas energías. Los políticos podrían inspirarse en los científicos, estableciendo relaciones internacionales que funcionen realmente

# La ciencia, modelo de colaboración internacional

#### RAFAEL BACHILLER E IRENE BACHILLER

ESTE ES UN año muy especial para el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear, según sus siglas en francés), la mayor instalación científica del mundo dedicada a la física de altas energías y al estudio de las partículas subatómicas. El 29 de septiembre se celebra su 70° aniversario y, con este motivo, se ha organizado toda una serie de eventos conmemorativos, tanto en su sede central en Ginebra como en los países que forman parte de la organización.

Tras el remate de la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo entero fue consciente de la importancia de la física atómica y nuclear, disciplina en la que Europa había quedado retrasada, en parte debido a la fuga de cerebros que, hacia EEUU, tuvo lugar durante la contienda. Fue entonces cuando un grupo de científicos europeos visionarios hicieron notar a sus gobiernos la conveniencia de fomentar en nuestro continente la investigación sobre las partículas que constituyen la materia. Los gobiernos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoslavia fueron sensibles a su propuesta y, tras largas negociaciones, el 29 de septiembre de 1954 se ratificó la convención internacional por la que se creaba el CERN.

España estuvo unida al CERN desde 1961, pero entonces apenas había actividad en este tipo de investigación en nuestro país y nuestro Gobierno redujo varias veces su cuota de participación a partir de 1964. El CERN no aceptó el último recorte planteado para 1969 y España abandonó la organización el 31 de diciembre

Visionarios de 12 países europeos empezaron a hablar sobre el CERN ya a finales de los años 40

de 1968. A principios de los años 1980, la situación de la investigación en nuestro país, finalmente, comenzó a despegar. En en el flamante Plan Nacional de I+D se incluyó un programa para fomentar la física de partículas. Casi simultáneamente, el CERN se en-

potente acelerador, el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP). De esta forma, en 1983 se dieron las condiciones idóneas para que España retomase su membresía en el CERN y, desde entonces, nuestro país ha colaborado en todos los aspectos científicos, tecnológicos y de gestión de esta gran organización.

frascó en la construcción de un

No disponemos aquí de espacio para detallar todos los logros científicos del CERN, pero no podemos dejar de mencionar algunos de ellos. Comencemos con el descubrimiento de las corrientes neutras mediante

las que interaccionan las partículas subatómicas debido a la denominada fuerza débil. Junto con la electromagnética, la gravitatoria y la fuerte, la débil es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza; la que causa, por ejemplo, la desintegración radioactiva de algunos núcleos atómicos. Este hallazgo llevó al descubrimiento de los bosones W y Z en 1983, un logro que mereció el Nobel de Física en 1984.

En 1995, se crearon en el CERN los primeros átomos de antimateria (antihidrógeno) y, desde entonces, se estudian allí las posibles diferencias de comportamiento que pudiesen existir entre la materia y la antimateria. Y de todos es conocida la detección del bosón de Higgs en 2012 que motivó el Nobel de Física en 2013.

A nivel tecnológico, el CERN ha sido pionero en el desarrollo de aceleradores de partículas y de sus detectores. A lo largo de su historia, se han diseñado y construido allí varios de estos aceleradores, culminando con la puesta en marcha, en 2008, del colosal Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés), con el que se descubrió el bosón de Higgs. El LHC está construido en la misma galería circular del LEP, un túnel de 27 kilómetros de perímetro excavado a 100 metros de profundidad en la región de Ginebra. En este túnel se encuentran los dos tubos, en los que se ha realizado el vacío, por los que se aceleran protones (y a veces iones pesados) a velocidades muy cercanas a la de la luz. En cuatro puntos del anillo, los tubos se cruzan haciendo que los protones colisionen y, gracias a unos gigantescos detectores en la vanguardia de la tecnología, se puede estudiar el resultado de las colisiones: una multitud de partículas diferentes, unas conocidas y otras nuevas.

Además, el CERN fue un precursor en el desarrollo de los protocolos de comunicación entre ordenadores que dieron lugar a internet. Más concretamente, en el CERN se inventó, en 1989, la World Wide Web (www), y allí se creó la primera página web que fue activada en 1991. No hace falta resaltar que fue un invento que cambió nuestro mundo para siempre. Los logros del CERN

van mucho más allá de la física subatómica. Recordemos, por ejemplo, que un escáner del cuadro de la Virgen con el Niño, llevado a cabo en el CERN, confirmó su autoría por Rafael Sanzio, zanjando así un gran debate de la historia del arte.

Hoy trabaja en la sede del CERN en Ginebra una plantilla de unas 3.000 personas (de las cuales hay muchos más ingenieros, técnicos e informáticos que físicos de investigación), además de un número comparable de visitantes. Otros 15.000 científicos e ingenieros trabajan repartidos por un centenar de países, examinando los 100 petabytes de datos que la máquina produce al año o diseñando nuevas mejoras técnicas e innovaciones. Los 24 estados miembros formales del CERN son todos europeos (excepto Israel), y a estos se suman otros nueve países asociados. Entre todos ellos aportan unos 1.500 millones de euros anualmente, lo que constituye el presupuesto de esta gigantesca colaboración científica. Ade-

más, el CERN también disfruta de aportaciones realizadas por mecenas privados.

Los científicos y tecnólogos del CERN se encuentran ahora trabajando en una mejora muy importante del LHC para incrementar el número de colisiones por un factor entre 5 y 7,5. No hay duda de que este nuevo proyecto, denominado LHC de alta luminosidad (HL-LHC), nos dará muchas sorpresas en el horizonte de 2030. Sin embargo, la ambición del CERN es la construcción de un acelerador mucho mayor que el actual LHC. Esta nueva maravilla de la ingeniería, denominada Future Circular Collider (FCC), sería un anillo de 89 kilómetros de perímetro, perforado también en el subsuelo del entorno de Ginebra. Su presupuesto, proporcionalmente enorme, pues ronda los 20.000 millones de euros, aún no ha sido acordado

por los miembros de la organización, pero los trabajos de diseño van muy avanzados y, si se aprobase pronto su presupuesto, la construcción podría culminar en la década de 2040. No cabe duda de que un instrumento así permitiría probar las leyes de la física en sus situaciones más extremas, explorando las propiedades más íntimas de la materia.

Vemos pues que el CERN, al igual que otras grandes instalaciones científicas internacionales como, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA) o el Observatorio Europeo para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO, con sus grandes telescopios en Chile), no solo están consagrados a la ciencia básica. Los desarrollos tecnológicos, las relaciones tan imbricadas con la industria y las labores de enseñanza y formación de jóvenes científicos, ingenieros y docentes, dotan a estos centros de un valor incalculable. ¿Cómo calcular, por ejemplo, el valor de la www?.

EL CERN es, sin ninguna duda, uno de los mayores ejemplos del mundo en términos de colaboración científica; una organización que ha sabido situar a Europa en primerísima línea de la investigación en la física subatómica (muy por delante de EEUU y de China). Un gran éxito de aquellos científicos visionarios y de los gobernantes de los 12 países que iniciaron la colaboración a finales de los años 1940, que culminó en el acuerdo de 1954. Los científicos e ingenieros de los 33 países que integran hoy la colaboración (los 24 miembros de pleno derecho más los nueve asociados) saben trabajar superando las fronteras, aunando esfuerzos para llevar al límite las tecnologías de vanguardia, para explorar los atributos más ocultos de la materia.

Esta forma de trabajar de los científicos, que se puso también de manifiesto durante el desarrollo de vacunas para luchar contra la epidemia de Covid-19, no tiene en cuenta diferencias culturales ni religiosas, ni sabe de límites entre países. Gracias a ello logra establecer un crisol de fraternidad que es, además, una fuente generadora de nuevas ideas.

La ciencia ha demostrado sobradamente su capa-

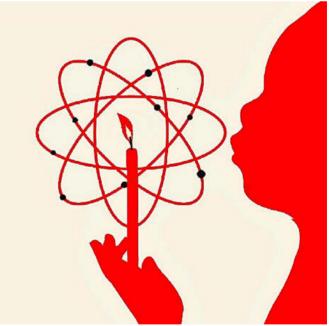

RAÚL ARIAS

cidad para establecer vínculos pacíficos entre sociedades, aun cuando no existan esquemas políticos establecidos. Y, en nuestra opinión, los políticos podrían inspirarse más en la manera de trabajar de los científicos, estableciendo relaciones internacionales que funcionen realmente, que sean capaces de lograr objetivos concretos que fomenten la paz y beneficien a las sociedades. El progreso científico logrado por la cooperación internacional debería servir de modelo para perseguir un progreso social equivalente, que sea armonioso y compartido entre naciones.

Rafael Bachiller es astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional (IGN). Irene Bachiller es investigadora en el Laboratorio de Partículas y Astropartículas de Annecy y en el CERN

## **MUNDO**



Trabajadores judiciales protestan con una gran pancarta ante la sede del Senado de México, ayer. RODRIGO OROPEZA/ AFP

# Tensión por la reforma judicial

• López Obrador aprueba en México una norma que permitirá elegir a los jueces mediante voto popular y despierta muchas dudas sobre su legalidad • La ley empaña la llegada de Sheinbaum a la Presidencia

#### INÉS AMARELO CIUDAD DE MÉXICO

El Senado mexicano aprobó en la madrugada de ayer la reforma del sistema judicial propuesta por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, después de semanas de tensión que coronaron con la toma de las instalaciones de la Cámara Alta por parte de manifestantes y sumiendo al país en un estado de incertidumbre debido a que con esta reestructuración, los jueces serán elegidos por el voto popular, entre otros cambios.

«Qué contento estoy porque se aprobó la reforma; también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmenos que son algunos de nuestros adversarios, y reiterar lo que considero caracteriza a los conservadores», dijo ayer el todavía presidente en rueda de prensa, refiriéndose a la oposición y a los manifestantes.

El debate entre senadores duró más de 12 horas, en las que hubo incluso un necesario cambio de sede para la votación de la enmienda, que modifica la Constitución mexicana, ya que durante la tarde del martes cientos de manifestantes –entre ellos trabajadores del Poder Judicial–irrumpieron de forma inédita en el edificio principal del Senado, ubicado en el céntrico paseo de la Reforma para paralizar la votación.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dictó un receso y los 128 legisladores abandonaron la sala para moverse a una sede alternativa, en el centro

histórico de la capital mexicana.

Allí continuó el debate y, a pesar de las múltiples interrupciones y quejas por parte de los senadores de la oposición, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular con 86 votos a favor y 41 en contra, además de cero abstenciones, obteniendo mayoría cualificada.

Los votos a favor los sumó el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los 41 en contra fueron de los partidos de la oposición: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Con esto culminan semanas de fuertes presiones por parte de Mo-

rena e incluso amenazas y coacciones, según aseguraron miembros de otros partidos políticos, aunque negados por el oficialismo. Después de su aprobación en la Cámara Al-

La incertidumbre y la crispación se apoderan de todo el país

Para que entre en vigor, tienen que aprobarla al menos 17 estados ta, la enmienda debe ser aprobada en al menos 17 de los 32 estados de México para que después sea promulgada por el presidente López Obrador, quien en menos de un mes dará el testigo de la Presidencia a Claudia Sheinbaum, presidenta electa y primera mujer en gobernar el país latinoamericano.

Esta reforma forma parte de un paquete de 20 medidas conocidas como *Plan C* y ha empañado la transición del poder a Sheinbaum, quien ha apoyado públicamente la reforma, utilizando en la plaza pública este paquete para ganarse los vítores de los votantes, que ahora tendrán que vivir bajo su mandato las consecuencias de este polémico e inédito momento político.

Esta reforma del Poder Judicial

## **MUNDO**

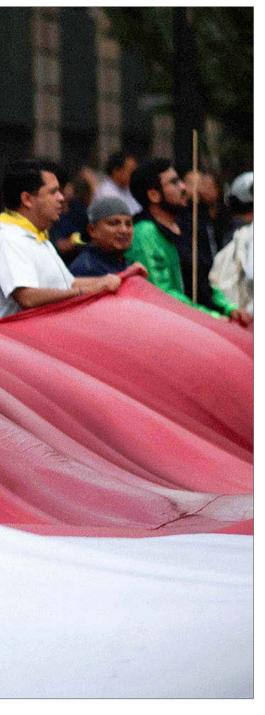

do controlar los altos niveles de inseguridad en el país. Tampoco han conseguido hacerse con el favor de víctimas y familiares de víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, ni han resuelto el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el Estado de Guerrero en 2014, entre muchos otros.

Organizaciones de derechos humanos y analistas han asegurado que, aunque sí es imprescindible

llega tras un sexenio en el que ni López Obrador, ni las fiscalías, ni las fuerzas de seguridad han logra-

Organizaciones de derechos humanos y analistas han asegurado que, aunque sí es imprescindible una reforma que mejore la impartición de justicia en México, la que ha sido aprobada puede servir de abono para el descontrol y la manipulación de dicho sistema.

Esto porque abriría la puerta pa-

#### Las protestas obligaron a llevar el debate fuera del Senado

#### Algunas ONG creen que facilita la manipulación del sistema

ra que se diesen presiones y coacciones tanto por parte de agentes políticos como de grupos ilegales, como el crimen organizado y el narcotráfico, en las grandes elecciones de los más de 1.600 cargos judiciales propuestas para los años 2025 y 2027.

Además, la ya de por sí lenta justicia mexicana podría ver en estos períodos de selección de magistrados la ralentización propia de estos periodos de elección. La reforma propone también reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y permanecerán en el cargo más o menos años dependiendo del volumen de apoyo en las urnas.

Mientras, los jueces y magistrados tendrán que tener un título en Derecho, con una media de más de ocho, así como cinco años de experiencia jurídica, y cartas de recomendación.

También estipula que ningún magistrado podrá tener un salario mayor que el del presidente.

Por todo lo anterior, el clima de incertidumbre y crispación se ha apoderado del panorama político y ha empañado la llegada de Claudia Sheinbaum, que el martes estaba protagonizando junto a López Obrador un acto en el Colegio Militar de Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum tomará posesión de su cargo el 1 de octubre en medio de la reafirmación del enorme personalismo que implica la denominada *Cuarta Transformación*, el proyecto de nación todavía liderado por Andrés Manuel López Obrador, y ante la duda de si podrá seguir su legado sin él en la Presi-



El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE

# La crisis pone en guardia a las empresas españolas

El desplome del peso golpeará sus resultados: «Habrá sustos»

#### PAULA MARÍA MADRID

La reforma del Poder Judicial aprobada ayer por el Senado mexicano liberó una onda expansiva que llegó hasta la Bolsa de Madrid. Por la mañana, el teléfono de los asesores de cabecera de las multinacionales españolas con exposición al país azteca empezó a sonar. En algunos casos, urgía calcular el impacto en los libros de cuentas; en otros, despejar las dudas sobre el futuro de contratos millonarios, fábricas, proyectos y concesiones. Abogados y consultores respondieron con dos advertencias. La primera, que la crisis mexicana dejará huella en las próximas cuentas anuales. La segunda, que no es momento de retirarse, sino de aguantar el tirón.

El peso mexicano es la moneda más depreciada de entre los países emergentes y acumula un recorte de más del 17% desde enero, según Bloomberg. Los mercados respondieron ayer con nuevas caídas a la noticia de la reforma impulsada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. «La primera consecuencia de esa depreciación es el recorte del valor de la inversión de las empresas españolas en México. Esto, el próximo 31 de diciembre, cuando tengan la obligación de contabilizar esa diferencia de valor, va a dar más de un susto a muchas de ellas», analiza para EL MUNDO Juan Manuel Martínez, socio del área de Corporate Treasury Advisory FAAS de EY España.

Todo apunta a que la espiral bajista va a persistir. El problema, puntualiza Martínez, lo tiene el inversor español, no tanto el mexicano, pues es este el que, al repatriar el beneficio de su inversión, va a sufrir el *mordisco*. «Para el español todo son pérdidas, mientras que al empresario local le da igual porque el peso es su moneda funcional, de hecho, podrá hacer exportaciones más competitivas», señala. Y aconseja: «Hay que aguantar, gestionar el riesgo, deshacer posiciones hoy es materializar la pérdida».

Son muchos los referentes del Ibex 35 con planes de crecimiento en el país. En banca, BBVA tiene más de 30 millones de clientes en México, uno de sus principales mercados al que ha destinado más de 4.000 millones de inversión en el último lustro. En textil, esta geografía aportó más de 500 millones de euros de beneficios al gigante Inditex en 2023, convirtiéndose en uno de sus tres mercados más importantes por ganancias. En energía, Iberdrola, que hace un año tras-

#### Las dudas sobre el poder judicial abren la vía a más arbitrajes

«Hay un riesgo altísimo de que las inversiones no sean seguras» pasó sus activos de gas en el territorio al Gobierno azteca, anunció que reinvertiría en allí los más de 5.600 millones de euros obtenidos con la operación. Además de las ya citadas, la metalurgia, la industria manufacturera o las concesionarias se encuentran entre las áreas de la economía española más expuestas a la tormenta de México.

#### INSEGURIDAD JURÍDICA

Martínez asegura que, aunque las empresas españolas se habían acostumbrado a las peculiaridades de Andrés Manuel López Obrador, su relevo político ha traído un mayor afán gubernamental por «controlarlo todo», algo que «asusta al inversor, que tiende a salir».

«La reforma va en contra de Montesquieu, de la más básica separación de poderes», denuncia sobre el terreno una fuente legal especialista en competencia. El jurista mexicano, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, asegura que el cambio supone «un riesgo altísimo para que contratos e inversiones queden sin ninguna seguridad jurídica». El experto cree que el cuestionamiento del poder judicial mexicano que generará el nuevo modelo de elección popular de los magistrados, «generará un aumento de los arbitrajes», pues empresas extranjeras, sobre todo aquellas con lazos con la Administración preferirán esta vía a la judicial para resolver conflictos. También duda de la supervivencia de los reguladores independientes: «Habrá más consecuencias en los meses siguientes».

#### AMLO NIEGA SOBORNOS

#### VOTO DE LA OPOSICIÓN.

Los oficialistas trataron en los últimos días de lograr algún voto de los necesarios en los bancos de la oposición para alcanzar la mayoría cualificada. Lo logró con el senador *panista* Miguel Ángel Yunes, quien se ausentó durante la mañana, pero apareció después para dar su voto positivo a la reforma.

SIN «'TRANZADO'». El coordinador de Morena, Adán Augusto López, negó haber hablado con el senador Yunes para convencerlo, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo ayer que López «posiblemente» lo hizo. Eso sí, aseguró que no cree que haya «tranzado» (convencer a alguien de aceptar algo mediante soborno). «Eso no lo hace ningún integrante de Morena», sentenció. / I. A.

#### LAS REACCIONES

# El Congreso pide reconocer ya a González Urrutia

Sánchez desoye a la mayoría y aboga por dar tiempo para negociar con Maduro

#### MARISA CRUZ MADRID

La propuesta que el Partido Popular llevó al Congreso de los Diputados para que el órgano legislativo inste al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer ya la victoria electoral de Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio y, en consecuencia, su derecho a ser considerado presidente electo de Venezuela, se saldó ayer sin sorpresas. Una mayoría absoluta de 177 diputados -PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV- aprobaron la iniciativa y lo hicieron con el voto en contra de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG (164 votos); la abstención del ex diputado socialista José Luis Ábalos, que ahora ocupa escaño en el Grupo Mixto, y la ausencia de lo siete parlamentarios de Junts que optaron por abandonar la Cámara para acudir a los actos de celebración de la Diada

La proposición no de ley de los populares es una victoria, si bien simbólica, para el Partido Popular y, sobre todo, para la oposición venezolana, principalmente la refugiada en España entre la que ahora se encuentra también el propio González a quien el Gobierno español ha concedido asilo.

El triunfo es simbólico porque el Ejecutivo ya ha avanzado que no cumplirá, al menos de momento, con el requerimiento del Congreso. Pedro Sánchez, que se presenta como líder en la UE de la estrategia que se sigue en relación con Venezuela, apuesta por dar más tiempo a las presiones y a la negociación con Nicolás Maduro con la esperanza de que este acabe aceptando la victoria de la oposición y que su tiempo al frente del país ha terminado.

De momento, el régimen venezolano no ha emitido ninguna señal que indique su disposición a entregar las actas electorales como le reclama la comunidad internacional y abandonar el poder; bien al contrario, la represión de la oposición y la disidencia sigue a la orden del día en el país caribeño.

Pese a ello, el Gobierno español mantiene que hasta el 10 de enero, fecha en la que debe tomar posesión del cargo como presidente de Venezuela el ganador de los comicios, todavía hay tiempo para mediar con el régimen y, en su caso, dar el paso definitivo reconociendo a González como legítimo representante de los venezolanos.

La proposición no de ley del PP que ha logrado el apoyo de la Cámara, además de instar al Gobierno a reconocer ya a Edmundo González como presidente electo, reclama a Sánchez que ejerza su papel de referente en las relaciones entre la UE y América Latina para promover entre los socios de la Unión una postura común en ese sentido. Se trataría pues de aglutinar en torno a la figura de Edmundo González el reconocimiento de un grupo de naciones lo suficientemente grande como para garantizar su toma de posesión en enero.

Además, el texto exige, como no podía ser de otra manera, el cese inmediato de la ola represiva que el régimen venezolano ha desatado contra la oposición y contra los mani-

#### EL GOBIERNO, DE LA MANO DE LA UE

HASTA ENERO. Desde el Gobierno de España explican que el reconocimiento de Edmundo González «no es un tabú», pero se trata de un camino que se quiere hacer de la mano de la Unión Europea, y sabiendo que hay margen hasta el 11 de enero.

«HUMANIDAD» Frente a las críticas del PP a la concesión del asilo político a González sin reconocerlo como presidente, Pedro Sánchez defendió desde China que se trata de un «gesto de humanidad» y que el PP «queda desnudo en su incongruencia». «La oposición es lo de siempre, dice que no a todo lo que haga el Gobierno», añadió.

«HEMOS SIDO CLAROS». En rueda de prensa desde China, el presidente del Gobierno español aseguró que su Ejecutivo «ha sido claro» desde que se celebraron los comicios venezolanos. «No hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Y hemos pedido la publicación de las actas». / RAÚL PIÑA

festantes, así como la liberación de los presos políticos.

De la misma manera aboga por la puesta en marcha de los medios oportunos para reforzar la seguridad de los líderes opositores y cita a María Corina Machado y al propio Edmundo González. En el caso de este último la demanda ya no tiene sentido, puesto que ya se encuentra desde principios de semana en territorio español.

También aboga por recuperar e incluso endurecer en el seno de la UE las sanciones impuestas a los dirigentes del régimen y que se levantaron precisamente como gesto de buena voluntad con la vista puesta en las elecciones y pide al Ejecutivo que respalde la petición de comparecencia en la Cámara de la dirección del Centro Carter para que explique sus conclusiones acerca del resultado electoral.

En este sentido, el PP y los partidos que han dado apoyo a su propuesta dan por buenos los resultados que se desprenden de las actas electorales hechas públicas por la oposición según las cuales, Edmundo González, ganó las elecciones de manera arrolladora con más de siete millones de votos frente a los algo más de tres obtenidos por Nicolás Maduro.

El PSOE, en esta ocasión ha quedado arrinconado en una posición muy incómoda junto al resto de sus socios de investidura y ello a pesar de que no comparte con los mismos los motivos del rechazo a la iniciativa del PP

Formaciones como el BNG, EH Bildu, ERC, Sumar y Podemos defienden no reconocer a González porque le consideran un «ultraderechista» plegado a los «intereses de EEUU». Ninguno de ellos se presta abiertamente a defender una victoria de Maduro en las elecciones porque las evidencias y la posición de todos los organismos e instancias internacionales no sustentan ese escenario, pero se atrincheran tras el argumento, no sólo de que es necesario conocer oficialmente las actas electorales sino, sobre todo, en que corresponde a las «instituciones democráticas» de Venezuela dirimir la situación en la que se encuentra el país, aún a sabiendas de que es el régimen el que las controla férreamente y no duda en manipularlas fraudulentamente a su conveniencia.

Los socialistas no tuvieron oportunidad de evidenciar con sus votos los matices de su posición que, ciertamente, no es la de apoyar a Nicolás Maduro, porque el PP, a diferencia de lo que suele ser habitual, decidió someter a votación de conjunto, es decir, o todo o nada, y no separadamente por puntos, su iniciativa. De esta manera retrató al partido mayoritario del Gobierno instalado en la fotografía del «no».

La votación de la proposición no de ley de los populares fue acogida con un largo aplauso por la bancada de la oposición dirigido a los representantes de la oposición venezolana que asistieron el martes y ayer miércoles como invitados a la sesión del Congreso.



# La Eurocámara votará la próxima semana una resolución «muy dura»

El Parlamento Europeo se prepara para reconocer a González como presidente

#### DANIEL VIAÑA BRUSELAS

CORRESPONS

El Parlamento Europeo votará la semana que viene el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, y la previsión es que la Eurocámara no sólo vote a favor sino que, además, se dé forma a una resolución muy crítica con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. «Va a salir adelante y el texto de condena va a ser muy duro, más duro que el del Congreso», explican a EL MUNDO fuentes del Europarlamento en referencia a la votación que ayer salió adelante

en la Cámara Baja, y que supuso una sensible derrota para el Gobierno. La situación en el Parlamento Europeo, añaden, es «más belicosa».

El calendario es el siguiente. Los diferentes grupos tienen hasta el lunes para presentar sus resoluciones. El martes, en la sesión de la Eurocámara en Estrasburgo, se negociará el posible texto común, y el jueves se producirá la votación. El PP Europeo votará a favor, y presentará un texto que presumiblemente será más duro del que finalmente salga. También el de Vox y, presumiblemente, los liberales. Y en cuanto a los so-



cialistas, la estimación en la Eu-

rocámara es que «los españoles vo-

tarán en contra pero el resto podría

estar a favor».

El hecho de que el Parlamento Europeo reconozca a Edmundo González presidente electo no tiene efectos directos, pero sí es, sin duda, una muestra clara de las posiciones que tienen los grupos parlamentarios europeos. Sin embargo, lo que tendría incluso más fuerza es que fuese la Comisión Europea la que se posicionase, pero las fuentes consultadas descartan que se vaya a producir algún tipo de pronunciamiento por parte de Ursula Von der Leyen.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió el pasado domingo un comunicado en el que señaló que González «parece ser ganador de las elecciones presidenciales, por amplia mayoría, según las copias de las actas electorales».

«En una democracia, ningún dirigente político debería verse obligado a pedir asilo en otro país», añadió, para insistir a continuación que «la UE insiste en que las autoridades venezolanas pongan fin a la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso contra los miembros de la oposición y la sociedad civil, y liberen a todos los presos políticos». Y eso es lo que, según fuentes de este departamento, va a manifestar Borrell. «Todo lo que tenemos que decir está ahí», subrayan. No hay, por tanto, un reconocimiento como presidente electo.

La cita de la próxima semana en Estrasburgo dará lugar, además, a la nueva Comisión de Von der Leyen. La previsión es que la presidenta anuncie esta semana su gabinete, pero el candidato esloveno se retiró por desacuerdos con su Gobierno y eso obligó al país a nombrar a una nueva candidata. La previsión es que el martes ya se conozcan los nombramientos, y con ellos el puesto que ocupará la vicepresidenta tercera del Gobierno de España. Teresa Ribera.

Gobierno de España, Teresa Ribera. La también ministra para la Transición Ecológica y por extensión el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían apostado por una comisaría verde. Pero en las últimas semanas ha tomado fuerza la posibilidad de que Ribera ocupe la cartera de Competencia, y en Bruselas se apuntan dos posibles explicaciones que son complementarias.

Por una parte, que la transición verde se va a llevar a cabo con una mayor lentitud o, al menos, no de manera tan tajante como estaba previsto hasta ahora, y para ello sería mejor apostar por un perfil más conservador que el del Ribera. Y precisamente por ello, esta cartera tendrá mucho menos peso, de modo que las apuestas apuntan ahora a que Ribera recibirá la de Competencia que ahora ocupa Margrethe Vestager y que es de gran importancia.

La política danesa se despedía esta semana con una sentencia histórica después de que el TJUE certificase que Apple tendrá que pagar una multa de más de 13.000 millones. La razón, los beneficios fiscales irregulares obtenidos en Irlanda, y Vestager ya adelantó que su sucesor o sucesora tendrá que seguir peleando con las actividades irregulares de las grandes compañías.

# «Presidente electo» como gran objetivo

La decisión del Congreso español marca la estrategia de la oposición venezolana

#### DANIEL LOZANO

«¡El Congreso reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela! Hemos obtenido otra gran victoria más. ¡Avanzamos!», saludó ayer la líder opositora María Corina Machado el reconocimiento del Parlamento español. Una victoria llena de simbolismo que refuerza la estrategia de cara al 10 de enero, fecha de la toma de posesión presidencial.

La oposición democrática busca que para entonces González Urrutia sea reconocido como presidente electo por la comunidad internacional, algo que hasta ahora no ha sucedido en las Américas, pese a que buena parte de los países sí le ve como ganador y sí han denunciado el megafraude de Nicolás Maduro. «Internacionalmente se dis-

Los diputados del PP aplauden a Antonio Ledezma. BERNARDO DÍAZ cute sobre el reconocimiento de gobiernos o estados, no de presidentes electos», aclaró para EL MUN-DO el internacionalista Mariano de Alba. «Lo que se debería pe-

dir al gobierno de España es que Pedro Sánchez reciba en audiencia en el Palacio de la Moncloa a González Urrutia en su carácter de ganador de las elecciones presidenciales. La práctica en España es que sea la Moncloa el lugar de recepción para los presidentes electos», añadió De Alba.

En las anteriores reuniones de Sánchez con líderes venezolanos en el exilio se eludió la Moncloa: a Leopoldo López le recibió en la sede socialista de Ferraz y al entonces presidente encargado, Juan Guaidó, ni siquiera lo hizo él, sino que delegó en la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que eligió la Casa de América como punto de encuentro en 2019.

Los países de las Américas que de forma más taxativa han definido a González Urrutia como presidente electo son Panamá y Ecuador. «Por mandato popular, don Edmundo es presidente electo de Venezuela», declaró el mandatario José Raúl Mulino a mediados de agosto, tras la firma en Santo Domingo de una declaración conjunta entre países americanos y europeos, incluida la UE, en la que se exigía la publicación de todas las actas electorales, algo que no ha sucedido.

«Los demás países que se han pronunciado en un sentido similar a Panamá, como Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos, hablan de González Urrutia como el que obtuvo la mayoría de los votos, ganador indiscutido, obtuvo apoyo mayoritario o legítimo ganador», precisó De Alba.

El más cercano a las tesis panameñas es Ecuador. En el último comunicado oficial, la Cancillería culpó a «la deriva autoritaria del ilegítimo régimen de Maduro que el presidente electo deba abandonar su país». Todo ello pese a la oposición radical de la revolución ciudadana de Rafael Correa, aliada de Maduro, que da por ganador al amigo de su líder. «En todo caso presidente electo no posesionado, ya que fue elegido en un proceso electoral del que hay evidencia que ganó», matizó para EL MUNDO Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales.

Costa Rica y Uruguay también han flirteado con el término de «presidente electo», sin tanta contundencia que los dos países anteriores, además de Argentina, pese a las idas y venidas con los términos por motivos de política interna. Perú, que fue el primero que denominó presidente electo a Edmundo (a través del canciller, pero sin nota oficial), sufrió posteriormente un replanteamiento en medio de cambios gubernamentales.

Estos seis países, junto a EEUU y Canadá, son los que de forma abierta consideran ganador de las elecciones al candidato opositor. Al otro lado de la trinchera democrática están las dictaduras cubana y nicaragüense, además de Honduras y Bolivia, que aclamaron a Maduro pese al pucherazo electoral.

Brasil, México y Colombia mantienen una actitud equidistante, en aras, aseguran, de alcanzar acuerdos. El gobierno progresista de Chile sí ha denunciado el fraude de Maduro, al igual que Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

«En la región, buena parte de los estados reconocen como ganador a Edmundo, sin embargo no quieren replicar el caso Guaidó con un gobierno sin poder en el exilio», descifró Levi para este periódico.

«No hay comparación posible entre la presidencia encargada y la situación actual», constató el politólogo Ángel Álvarez. «Ni un juramento de base jurídica discutible ni votos conducen al poder real si no hay Estado de derecho. Ambos son solo señales dirigidas a ganar apoyo de poderes fácticos y otros estados. Pero no por ello son equivalentes», sentenció.

## **MUNDO**



El británico David Lammy y el estadounidense Antony Blinken saludan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ayer, en Kiev. LEÓN NEAL / AP

# El próximo peldaño de la escalada

#### Blinken viaja a Kiev para decidir sobre el ataque a Rusia con misiles de EEUU

#### ALBERTO ROJAS

Como si fuera el ascenso por una escalera doble, los países aliados de Ucrania esperan a subir cada peldaño a que lo haga Rusia primero. Cada nuevo crimen de guerra o cada ataque en profundidad contra civiles ucranianos ha sido respondido con la entrega de algún tipo de armamento nuevo. Por cada compra de material bélico de Moscú a Teherán (los drones Shaheed) o a Corea del Norte (misiles y proyectiles de artillería) ha enviado Occidente lanzaderas Himars, Misiles ATACSM o cazas F16. Estos días el Kremlin ha subido un peldaño más: la adquisición de misiles balísticos iraníes para usarlos contra Ucrania.

¿Qué paso darán los aliados? La lógica escalatoria de esta guerra, que no se ha enfriado en ningún momento, dicta que EEUU y el resto de socios de Kiev deben mover ficha. Por esa razón Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU y su homólogo británico David Lammy llegaron ayer a la capital ucraniana en tren. En la agenda, una discusión delicada: permitir o no permitir a Kiev atacar blancos militares en Rusia con los misiles entregados por ellos mismos. Ese es el peldaño que deben decidir si suben o no.

Aunque Ucrania ya ha atacado Ru-

sia con vehículos y armas cortas occidentales, sobre todo en la región ocupada de Kursk, aún no ha podido hacerlo con las armas de medio alcance (300 kilómetros) como los misiles ATACMS, AGM-158 JASSM y Storm Shadow, estos últimos franceses y británicos. Si Kiev consigue que se levante este veto, estaría amenazada toda la logística rusa que alimenta la guerra más allá de sus fronteras, incluyendo depósitos de armas, de combustible, nudos de comunicaciones, bases aéreas y cuarteles militares. El propio Joe Biden

admitió el pasado martes que ahora mismo «ese es el asunto principal de la discusión».

Durante el día de ayer, multitud de congresistas y senadores demócratas y republicanos firmaron una carta dirigida al presidente Biden, pidiendo que eliminaran las restricciones existentes en el uso de armas de largo alcance en territorio ruso. El máximo defensor de esa doctrina de ir paso a paso, y al que hay que convencer, es Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional.

Los analistas no esperan que EEUU

levante el veto total sobre los ataques hacia blancos rusos, pero sí en determinadas circunstancias, como las lanzaderas de misiles o drones rusas desde las que se atacan las ciudades ucranianas, así como las bases desde las que despegan aviones con bombas y misiles.

Pero hay algo más que Blinken debe tratar con Zelenski y que ha pasado inadvertido: sus planes para sentar a Rusia a negociar un alto el fuego duradero. Tras una primera reunión de la llamada «Fórmula de Paz» en la que Ucrania consiguió que

> Unidos» y de «otros socios», afirmó Zelenski, precisando que lo discutiría con el presidente saliente Joe Biden. Los asesores de Donald Trump han sugerido que, si ganan, utilizarían la ayuda (o la ausencia de ella) para obligar al gobierno de Kiev a hacer concesiones territoriales a la Rusia de Vladimir Putin para poner fin a la

94 países firmaran un compromiso para presentar una sola voz ante Rusia, ahora Kiev habla de la segunda parte de esta reunión, a celebrar en noviembre, ya con el Kremlin invitado a dicha mesa y una propuesta clara de sobre qué cosas se puede negociar y cuáles son las líneas rojas que se le marcan a Putin.

Blinken tiene que ver el plan antes de que Zelenski lo presente próximamente a Joe Biden y a los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. La idea de celebrar esta reunión con Rusia en noviembre es intentar desactivar a Trump y su nada disimulada cercanía a Putin. Incluso aunque el republicano ganara las elecciones, si Ucrania consigue un acuerdo con Washington antes de que tome posesión en enero, podrá regatear esa idea trumpista absurda de «la paz en 24 horas» tras una llamada al Kremlin.

En cuanto a lo sucedido sobre el terreno, ayer Rusia lanzó el primer intento serio de contraataque en la zona de Kursk, ocupada parcialmente por Ucrania. Un batallón de marines y otro de paracaidistas de Rusia avanzaron cinco kilómetros al sur de Konerevo sin que aún se sepa si el ataque ha tenido éxito o ha liberado alguna población de importancia. Moscú ha mostrado un vídeo muy editado en el que no se pueden sacar conclusiones y Kiev guarda silencio. Si se confirman los avances, las tropas de la Z recuperaría una décima parte de lo logrado en el mes de agosto por el ejército de Kiev.

#### ZELENSKI ADMITE QUE EL ESFUERZO BÉLICO DEPENDE DE LA AYUDA DE EEUU

Anoche, el canal más seguido de la televisión ucraniana retransmitió el debate de los candidatos a la presidencia de EEUU con traducción simultánea. Pese a la diferencia horaria, tuvo cierto seguimiento y, en la mañana de ayer,

muchos ucranianos celebraron que Kamala Harris se impuso a Trump incluso cuando ambos trataron cuestiones relacionadas con la guerra. Zelenski, en su mensaje diario, aseguró que la «victoria» de Ucrania en su guerra con Rusia

mente» del apoyo estadounidense. Estas declaraciones se producen a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU, que corren el riesgo de cambiar la situación en Kiev en caso de victoria del republicano Donald Trump. Este «plan de victoria (...) depende esencialmente del apoyo de Estados

depende «esencial-

# ESTE VIERNES 13 EN LA LECTURA

# ELGRAN NEGOCIO DE LOS PENSADORES POP



# >> SUMARIO

Wendy Brown, que visita el Festival de las Ideas de Madrid, habla de cómo combatir el extremismo. Los grupos musicales, que fueron el motor de la música pop, casi han desaparecido ante el empuje de los solistas.

Rory Carroll hurga en los misterios todavía sin resolver del atentado del IRA contra la Dama de Hierro en "Habrá fuego". La Bienal de Venecia bendice a la compositora Rebecca Saunders con el León de Oro.





# Volantazo de Sánchez con China

• El presidente, que ha negociado para traer la fábrica de MG a España, dice ahora que los aranceles de la UE a los eléctricos hechos en China «deben reconsiderarse» • Las tasas definitivas se conocerán en noviembre

#### FÉLIX CEREZO MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer un volantazo en la posición de España respecto a los aranceles a los coches eléctricos fabricados en China. Hasta ahora, nuestro país siempre había estado a favor de ellos y, de hecho, así se manifestó en la votación secreta que la UE celebró entre los Estados miembros en julio.

Ayer, dijo que la UE debe «reconsiderar» unas tasas que van del 9% al 36,3% y se deben añadir al 10% que ya abonan los vehículos importados desde aquel país. La razón para aplicarlas: Bruselas dice tener pruebas de las ayudas estatales que permiten a los fabricantes chinos vender sus vehículos de baterías más baratos.

«No necesitamos una guerra comercial, necesitamos construir puentes entre la UE y China... Se trata de encontrar un término medio y nosotros estamos reconsiderando nuestra posición», indicó Sánchez en el cierre de su visita al gigante asiático. Un viaje que, entre otras misiones, se ha hecho para atraer a nuestro país

#### Italia o Francia también se han ofrecido a los fabricantes chinos

#### El 'informe Draghi' cuestiona la política climática aplicada en la UE

inversiones de empresas chinas como los 907 millones de euros que Envision gastará en producir hidrógeno en nuestro país.

El cambio de tercio era desconocido por el sector español del automóvil, que sí había ayudado al Ejecutivo a preparar la visita. Implica pasar de estar junto a Francia o Italia, a alinearnos con Alemania. Esta última, aunque en la votación secreta de julio se había abstenido, públicamente siempre ha dicho que los aranceles «traerían más perjuicios que beneficios».

Sobre todo, a sus fabricantes. El Grupo Volkswagen, BMW o Mercedes son muy dependientes del mercado chino, donde también fabrican y donde colocan hasta el 30% de sus ventas mundiales. Ayer, desde la oficina de canciller alemán, se felicitaban por las palabras de Sánchez: «Si otros países europeos también se dan cuenta de que [los aranceles] no benefician en nada a nuestra industria, eso solo puede ser positivo. Es una dirección que compartimos».

Aunque es un movimiento más en el particular juego de tronos que pa-



#### EL EXCESO DE PRODUCCIÓN EN CHINA HACE MUCHO MÁS DIFÍCIL GANAR DINERO ALLÍ

Las empresas europeas han pedido al Gobierno de Xi Jinping que facilite sus inversiones en la industria automovilística del país para acabar con la actual guerra de precios en el segmento de los vehículos eléctricos, que «ha

hecho que el mercado sea cada vez más difícil para los fabricantes» del Viejo Continente. Según la Cámara de Comercio de la UE en China, más del 62% de las empresas de automoción ven un «problema» en el exceso de capacidad al

que está sometiendo China al mercado global de automóviles. «Esa producción ha seguido creciendo a un ritmo vertiginoso en el país y se ha llegado a un punto de inflexión, ya que los inversores extranjeros examinan más de cerca sus operaciones a medida que los desafíos de hacer negocios comienzan a superar a los beneficios. Hoy es

mucho más difícil ganar dinero en el mercado chino», afirmó su presidente, Jens Eskelund.

En 2023 los flujos de inversión extranjera directa de la UE a China cayeron un 29%, hasta 6.400 millones. Y los márgenes de beneficios se han desplomado más de dos tercios hasta igualar o quedar por debajo de la media del resto de regiones.

se lo pueden permitir. La semana pasado, Wayne Griffiths, CEO de Cupra, pedía que, en vez del 21% que abona su modelo Tavascan, se les aplique una solución individualizada, al estilo Tesla, que solo pagará un 8%.

A cambio, las compañías chinas mantienen sus proyectos para Europa, proyectos que son a largo plazo y suponen-en principio-la última gran oleada de inversiones extranjeras del automóvil en Europa. Por eso, en Italia también se han reunido con SAIC y el Gobierno de Meloni, ante las amenazas de recortes de Stellantis, se ofre-

ce para recibir las fábricas del enemigo. Incluso la férrea Francia estaría «encantada de acogerlas»

Tampoco hay que olvidar la carga de profundidad que supuso el anuncio, la semana pasada, de la complicada situación que atraviesa la marca Volkswagen. Tan crítica, que podría llevar al cierre de dos factorías en Alemania, lo nunca visto. Volkswagen perdió el año pasado el liderazgo de las ventas en China que ostentó los últimos ocho años. ¿Quién se lo arrebató? La china BYD.

Por último, el esperado informe Draghi publicado este lunes dejaba claro que «la transición hacia el vehículo eléctrico (VE) es inevitable», pero también señalaba que «las políticas climáticas de la UE, aunque ambiciosas, han puesto en desventaja a la industria europea frente a los competidores internacionales». Especialmente, los fabricantes chinos, que se han «beneficiado de políticas más coordinadas y estímulos masivos para los vehículos eléctricos».

La crítica se refiere a la prohibición de vender coches de combustión en 2035, una fecha que no se puede dar por segura. Tampoco los aranceles, que deberán ser negociados con los Estados miembros de la UE de aquí a finales de octubre.

rece desarrollarse entre los grandes países con fábricas de vehículos en la UE: Alemania, España (que es el segundo productor), Francia e Italia. En los Estados miembros sin industria del automóvil, su futuro preocupa me-

De hecho, el cambio de postura de España se ha hecho público sólo un día después de la reunión de Sánchez con la cúpula de SAIC en Shanghai. Esta compañía es la matriz de la marca MG, que lleva meses deshojando la margarita sobre dónde instalar su primera planta de vehículos en el Viejo Continente. Hungría y la República Checa compiten con nuestro país, pero las opciones de España salieron muy reforzadas tras un encuentro que ambas partes calificaron de «muy positivo». ¿Ofreció el presidente, como un argumento más, pelear para que se redujeran o eliminaran los aranceles?

La solución puede contentar a todos. Por un lado, los eléctricos chinos pagan algo más, pero no una exageración. Por su control de la cadena de valor y de la tecnología y por sus bajos costes de fabricación, las marcas



#### E.M.

#### LAGARDE DA LA BIENVENIDA A ESCRIVÁ EN EL BCE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dio ayer la bienvenida al ex ministro y nuevo gobernador del Banco de

España, José Luis Escrivá, a su primera reunión del Consejo de Gobierno del BCE. El organismo previsiblemente anunciará hoy una bajada de tipos.

# Primer choque de Escrivá en el Banco de España

Recibe voto en contra para sus primeros nombramientos

#### CARLOS SEGOVIA MADRID

Primera reunión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España tras tomar posesión y primer choque de un calibre inusual en la institución. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el consejero ejecutivo a propuesta del PP, Fernando Fernández, protagonizaron en la reunión del pasado lunes un profundo enfrentamiento por el deseo del exministro de crear una nueva dirección general debilitando a otras e imponer nombramientos súbitos de altos cargos de la institución y otros directivos.

Fuentes conocedoras aseguran a EL MUNDO que Fernández llegó incluso a votar en contra—algo completamente inusual en la cúpula del Banco de España—por razones de alto voltaje tanto de forma como de fondo. «El voto contrario se produjo por presentar una reorganización del Banco de España saltándose todos los procedimientos establecidos y sin una justificación clara», aseguran estas fuentes sobre las razones de la actitud de Fernández. Este veterano economista declinó hacer comentarios a este diario.

La tensión se produjo por la creación de la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia con cientos de funcionarios al mando que Escrivá pone en manos de la que será su jefa de gabinete, Paloma Marín.

Marín es una respetada letrada en la institución, pero adquiere rango de directora general con lo que serán ocho ya las direcciones generales del Banco de España. Su nuevo departamento se nutre de, entre otras, unos cien funcionarios de la Dirección General de Economía y Estadística que ostenta Ángel Gavilán y también arranca personal a la secretaría general. Todo ello, sin que, según defendió Fernández, se haya procedido a la reorganización con un estudio previo y consulta a los directores generales afectados en contra de los procedimientos.

El debilitamiento del área de Gavilán coincide con que ha sido un alto cargo crítico con la reforma de pensiones de Escrivá y otras medidas del Gobierno. Se especula con un posible cese futuro, pero no se ha puesto aún sobre la mesa y, de momento, acompaña como es tradición al gobernador en su primer viaje a Fráncfort, donde Escrivá fue recibido con cordialidad por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Este jueves el exministro se estrena en el Consejo de Gobierno del BCE donde varios gobernadores de bancos centrales han sido también antes miembros de sus respectivos

gobiernos. Otro punto que rechazó Fernández es que Escrivá incorpora a su jefa de prensa en el Ministerio, Inés Calderón, desde el primer día y, para ello, ha considerado que la vía más rápida es nombrarla directora general adjunta. El consejero ejecutivo Fernández se opuso por considerar insólito que Calderón obtenga rango oficial de «alto cargo» de la institución cuando es algo que lleva décadas conseguir a funcionarios del Banco de España. Sin cuestionar la profesionalidad de Calderón, como tampoco la de Marín, Fernández rechazó tantos nombramientos «a dedo» de Escrivá, a los que se unen otros seis en mandos inferiores. Según su voto negativo, Escrivá tiene derecho a rodearse de personas de confianza, pero para ese puesto de comunicación debía haber seguido el procedimiento de un concurso público. También cuestionó que estos nombramientos fueran acompañados por la designación de dos directores de departamento, incluida una antigua jefa de gabinete de Escrivá, y cuatro responsables de unidad.

El gobernador no dio importancia a este choque y, en su comunicado oficial del pasado martes, se limitó a informar de que el consejo había refrendado su reorganización, aunque sin detallar que no por unanimidad.

# La recaudación por IRPF se frena por el menor dinamismo del empleo

La Agencia Tributaria admite que el mercado laboral va perdiendo fuelle

ALEJANDRA OLCESE MADRID

La Agencia Tributaria ha recaudado en los primeros siete meses del año 164.477 millones de euros de los impuestos que han abonado particulares y empresas en el país, lo que supone un incremento del 7,4% frente al mismo periodo del año anterior. Aunque el IRPF que pagan los trabajadores sigue siendo la principal fuente de ingresos del sector público, este organismo admite ya que el aumento de los ingresos por este tributo se está frenando por el menor dinamismo en el mercado laboral, según recoge en el informe de recaudación de julio publicado ayer.

Prácticamente la mitad de lo que recauda Hacienda procede del IRPF (81.158 millones de enero a julio), un 7,6% más interanual; mientras que el IVA aporta 53.974 millones, un 6,7% más que en el mismo periodo del año pasado; los Impuestos Especiales, 11.797 millones, lo que supone un incremento del 4,1%, y el de Sociedades, 5.416 millones, un 11,2% más.

Aunque todas las figuras tributarias están recaudando más que el año pasado, según avanza el ejercicio se detecta un crecimiento cada vez más moderado en el caso del IRPF. «En julio los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas también mostraron un crecimiento menos intenso que hasta ese momento (8,1% frente al 8,6% acumulado en el año). La ralentización es consecuencia de la evolución del sector privado», explica la Agencia Tributaria.

«En julio (devengos de junio de las grandes empresas y del segundo trimestre de las pymes) los ingresos crecieron un 7,7%, por debajo del 9,5% del primer semestre. Dentro del sector privado, es en las Grandes Empresas donde se acusa esa pérdida de ritmo (8,9% en julio contra el 11,3% que se observó en la primera parte del año). Es cierto que estos ingresos presentan mucha irregularidad este año, con alzas y bajadas en las tasas de crecimiento. Sin embargo, el de este mes es de los menores aumentos en lo que va de año. La paulatina pérdida de intensidad en la creación de empleo, con subidas salariales estables, explica la tendencia a la moderación de estos ingresos», reconocen.

También creció menos la recaudación por IRPF retenido en las pymes (un 6,6% en el segundo semestre, frente a una tasa del 6,9% en el primero) y los determinantes fueron los mismos que en el caso de las grandes empresas: «menor ritmo de creación de empleo y su-

bidas salariales del mismo orden que las registradas el año pasado». En el sector público Hacienda ha detectado la misma tendencia: «una menor intensidad en la generación de empleo».

La ralentización en el crecimiento de los ingresos por IRPF está en línea con lo que había previsto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre los presupuestos de 2024, en el que proyectaba «un crecimiento interanual de los ingresos por IRPF del 7%», después de cerrar 2023 con un incremento de los ingresos del 9,9% en este tributo.

La AIReF explicaba que este descenso sería el resultado de dos efectos contrapuestos: por un lado, el aumento de todos los componentes del IRPF (que suma), y, por otro, la reducción de los ingresos por el impacto de algunas medidas aprobadas y porque se esperaban devoluciones excepcionales (lo que resta). Además, esta institución pronosticaba un crecimiento del 8% en las retenciones del trabajo debido sobre todo a las subidas salariales, ya que no confiaban tanto en la evolución del mercado de trabajo. «El incremento del empleo constituirá algo menos de una tercera parte del crecimiento de las retenciones privadas y algo menos de una cuarta parte del incremento de las retenciones públicas, resultando en ambos casos una aportación ligeramente inferior a la observada en 2023», pronosticaban.

Pese a la desaceleración en el ritmo de consecución de ingresos, el buen comportamiento de la recaudación está permitiendo al sector público reducir su déficit público.

#### Los trabajadores aportan la mitad de lo recaudado hasta julio

#### El déficit público se modera al 1,92% del PIB en el primer semestre

Según los datos de ayer de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el agujero fiscal del primer semestre sin las corporaciones locales fue de 29.764 millones de euros hasta junio, lo que equivale a un 1,92% del PIB, en comparación con el ratio de 2,24% que se registró en el mismo periodo del año pasado (32.735 millones).

EL RETORNO
LAS

CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR. No hay proyecto en España que dé pie a una transformación como la que generará la nueva Chamartín, epicentro del caos ferroviario este verano por unas obras que pretenden resolver el cuello de botella de la alta velocidad y la urbanización de más de dos millones de metros cuadrados en el norte de la capital



Vista de los andenes proyectados en la nueva estación de Chamartín desde la pasarela entre terminales. E. M.

# Chamartín, del caos ferroviario a impulso para el gran cambio de Madrid

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

Durante una década, la resaca de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante la actividad de las grandes obras en España, que tenía en el proyecto del nuevo estadio Santiago Bernabéu en Madrid el mayor contrato de gran escala. Ahora, en 2024, Madrid convoca de nuevo grandes empresas de servicios, promotoras y estudios arquitectónicos porque la construcción de nuevas infraestructuras vuelve a copar el urbanismo en la capital. No se encuentran promotores y constructores dispuestos a levantar viviendas. Pero hay soterramientos de autovías, túneles kilométricos, remodelaciones de paseos, ampliaciones de terminales... Todo como primera parte de una gran ampliación de la ciudad por el extremo norte que afecta a más de tres millones de metros cuadrados de superficie y ya ha comenzado con la estación de Chamartín, donde tiene su epicentro.

Como sucede con todas las obras, a día de hoy Chamartín es un dolor para quienes sufren la puesta en marcha de este proyecto que, en su primera fase, tiene previsto concluir en dos años. Siendo positivos se puede decir que los problemas que ha generado este verano para los usuarios de Cercanías y Alta Velocidad serán cosa del pasado porque difícilmente pueden ir a peor.

El caos vivido entre junio y agosto deja imágenes de viajeros hacinados en los vestíbulos de la estación, grabaciones difundidas en re-





Imagen de la nueva estación en el desarrollo urbanístico proyectado E.M.

des sociales de usuarios rompiendo las ventanas de un tren atascado dos horas en el túnel que une la estación con Atocha, los presidentes de Renfe y Adif dando explicaciones en una rueda de prensa conjunta y Óscar Puente, ministro de Transportes y movilidad, acudiendo al Congreso a pedir paciencia, comprensión y confianza. La liberalización de la red de alta velocidad, que ha puesto sobre las vías nuevos operadores y ha disparado en millones de viajeros el uso de este modo de transporte tiene a Madrid como eje de toda España y ha dejado pequeñas las estaciones de la capital. Atocha y Chamartín están «al límite». Si entre enero y mayo de 2019 pasaron por Chamartín 1.363.030 viajeros «sin obras», en el mismo periodo de 2024 (antes de que estallara la indignación de miles de usuarios) «y coincidiendo con las obras de ampliación», han pasado por la estación 5.832.461 viajeros.

Tomando como un compromiso las palabras de Puente, lo peor debería haber pasado y las obras en la estación miran ya hacia su ambicioso objetivo de romper dos cuellos de botella en la capital: el de la alta velocidad por un lado y, por otro, el del crecimiento de la ciudad hacia el norte con una operación urbanística que lleva tres décadas en marcha, es una de las mayores de Europa y arranca precisamente sobre los terrenos de Adif y su estación de los años 70 del pasado siglo.

#### **TERMINAL**

Para explicar la escala del proyecto de Chamartín en su faceta ferroviaria hay que entender que dejará de ser una estación para convertirse en una terminal. No es un mero cambio de nombre para dar aire de novedad a las obras. Igual que los aeropuertos dividen su operación en áreas separadas y conectadas, puede decirse que Madrid tendrá una única estación de alta velocidad con un túnel de siete kilómetros que conectará sus dos terminales, Atocha y Chamartín, además de una nueva estación pasante para distribuir el flujo de viajeros.

«El túnel (7 kilómetros a 45 metros de profundidad por debajo de lugares emblemáticos como la calle Serrano o la Puerta de Alcalá) permitirá que los trenes que pasan por la capital (líneas de alta velocidad desde el norte, Levante, el sur...) puedan tener parada en la nueva estación de Atocha, en la de Chamartín, o en ambas. O lo que es lo mismo, que Madrid cuente con una gran estación de tren con dos terminales: Atocha y Chamartín», explican des-

Si la ampliación de Atocha tiene un presupuesto superior a 400 millones de euros, la primera fase de

Chamartín ahora en marcha ya ha movido un gasto superior a 500 millones de euros con el objetivo de duplicar las seis vías iniciales de alta velocidad y construir otras 12 vías más una de apartadero, con lo que podría albergar hasta 18. Además, se pretende duplicar la capacidad del vestíbulo hasta 18.000 metros cuadrados, dividido en zonas de embarque para Cercanías, Alta Velocidad y el vestíbulo propiamente dicho,

con su zona comercial. En 2030, Chamartín debería haber aumentado un 66% su capacidad actual para llegar a dar servicio a 55 millones de viajeros, casi la que tiene a día de hoy el aeropuerto de Barajas.

Sielestallido de la burbuja inmobiliaria supuso, entre otras muchas consecuencias, el fin de un AVE faraónico que representaba lo que el propio ministro de Fomento, José Blanco, confesó resumiendo que España había vivido por encima de sus posibilidades, Chamartín implica regresar a la idea inicial de financiar grandes estaciones con actuaciones urbanísticas. De hecho, puede decirse que sirvió de inspiración a toda una serie de estaciones soterradas en otras capitales que han sido un quebradero de cabeza presupuestario para Renfe, Adif y ayuntamientos y gobiernos regionales que pretendieron, sin éxito, financiarlas con suelo liberado a su alrededor.

Si la racionalidad se impone es algo que se verá en los

próximos años. La megaobra madrileña enterrará 20 hectáreas de vías ferroviarias y con ella se desarrolla un nuevo acto de un plan urbanístico que arrancó en los años 90 y que ha incluido acusaciones de pelotazos, suspensiones de pagos, choques entre administraciones, preocupación de inversores, ampliaciones de capital y pugnas entre los socios por el valor y el dominio del proyecto, que sufrió tal desgaste reputacional que, de ser conocido como operación Chamartín, pasó a tomar el de su actual denominación societaria con el nombre de Crea Madrid Nuevo Norte.

BBVA, Merlin y San José son los socios propietarios de la empresa que desarrollará los más de 2,3 millones de metros cuadrados en superficie que abre la remodelación de

> la estación. De ellos, algo más de un millón son de edificabilidad residencial y 1,6 millones a edificabilidad terciaria además de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. Las viviendas proyectadas son 10.500 (2.100 protegidas) y el emblema es la torre más alta de España, con 300 metros de altura, 51 metros más que la vecina Torre de Cristal que actualmente os-

En su segunda fase, la propia estación contará con tres torres de entre 110 y 220 metros de altura que pretenden ser el nuevo núcleo del centro de negocios en la capital y a donde Adif trasladará su propia sede. En marzo del año pasado, la empresa pública presentó lo que denomina *Chamartín* Ecosistema Abierto, del equipo integrado por UNStudio, b720 Arquitectura y Esteyco, ganadores del concurso de planes de remodelación. Con el desarrollo de la primera fase de la estación ya lanzado, queda por ver cómo

rano tardó en llegar y las bajas temperaturas no animaron las compras. Pero Inditex consiguió salir airosa de este complejo contexto que, unido al desplome del comercio minorista en la eurozona en el mes de julio, hizo saltar todas las alarmas en el consumo textil.

Pese a frenar el ritmo de avance tanto en ventas como, sobre todo, semestre del año pasado el benete al 10,1% de la primera mitad de 2024, los resultados que presentó ayer la textil gallega ante la Comilores (CNMV) fueron bien recibidos por el mercado al cubrir las expectativas de los analistas dadas las condiciones adversas que ha enfrentado el sector en toda Europa.

ropa (sin contar con España) el área geográfica que más ha incrementado su peso sobre el volumen total de facturación del grupo. En concreto, más de dos puntos, hasta el 49,9%. Nuestro país, por su parte, ha elevado su peso en tres décimas, hasta el 14,7%. Mientras, América ha perdido seis décimas y se ha quedado en el 18,8% y el área de Asia y el resto del mundo ha caído 1,8 puntos, al 16,6%

Todo esto, mientras Inditex continúa con su proceso de ajuste de la red comercial. Y es que la compañía ha logrado un aumento de ventas robusto a pesar de haber cerrado un total de 78 tiendas respecto a las que tenía en el primer semestre de 2023, aumentando así la productividad por tienda, en opinión de algunos de los analistas que valoraron los resultados en el

La firma de moda ha logrado vender cada vez más, con cada vez menos tiendas, pero de mayor tamaño y capaces de aportar una mejor experiencia de compra. Es una estrategia perfectamente medida. Empezó a deshacerse de locales tras la crisis financiera y desde la pandemia ha acelerado el proceso. El año pasado cerró con 5.692 locales en todo el mundo, 123 menos que en 2022, cuando ya habían desaparecido 662 respecto al ejercicio previo. En estos momentos opera 5.667 tiendas, muy lejos ya de las 7.490 del año 2018.

Zara sigue siendo el buque insignia indiscutible del grupo, pero es la enseña que menos crece en términos de facturación: un 5,4% en el primer semestre, hasta 13.000 millones. Mientras, Bershka y Stradivarius registraron fuertes aumentos del 16,7% en ambos casos, hasta 1.382 millones y 1.255 millones, respectivamente. Las ventas de Pull&Bear crecieron un 7,8%, hasta 1.124 millones, y las de Massimo Dutti, un 7,3%, a 904 millones. Oysho, por su parte, facturó 368 millones (+6,3%).



#### LA SOLUCIÓN A LOS HACINAMIENTOS, MÁS VESTÍBULO

Chamartín ha sido, junto a Talgo, el recurso ofrecido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para justificar uno de los peores veranos del sistema ferroviario español y que le está costando la convocatoria al senado y preguntas en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión. Si Talgo ha sido señalada por Puente como responsable de unos nuevos trenes entregados tarde y en mal estado de funcionamiento, sobre la situación de Cahamrtín indica que «las incidencias son pasajeras y los beneficios serán duraderos». En su comparecencia en el Senado, Puente admitió que la demanda en la alta velocidad les ha desbordado. Chamartín recibirá este año 13,9 millones de viajeros de alta velocidad, que es la cifra que en 2018 se preveía para 2040. Si en estos últimos seis años no se han actualizado las previsiones es poco relevante de cara a que las obras en la estación han reducido el vestíbulo para alta velocidad a 2.600 metros cuadrados de los 10.000 que tenía en pleno despegue de la demanda. «Cuando se retrasan cinco o 10 minutos tres trenes, la estación no puede dar cabida a 1.600 viajeros o más en fechas en las que los operadores ponen trenes con 1.000 pasajeros», explicó. Puente, que centra toda la polémica en la alta velocidad aunque las quejas por la falta puntualidad de los trenes de Cercanías son también recurrentes, espera que los problemas de la estación que más quebraderos de cabeza le da remitan el próximo mes de octubre, cuando la capacidad del vestíbulo crezca a más de 6.000 metros cuadrados entre la zona interior y otra exterior techada. El proyecto incluye un vestíbulo de 18.000 metros cuadrados.

tenta este títu-

van encajando las piezas del gran proyecto de la ciudad. La empresa pública espera en los próximos meses los primeros pagos de un convenio que valora en 1.250 millones de euros los terrenos sobre los que se levantarán viviendas, torres de oficinas y centros comerciales. Los promotores lo abonarán en el plazo



Fachada de una tienda de Zara, buque insignia de Inditex, en Madrid. EUROPA PRESS

# Inditex capea la crisis de consumo y bate récords

Vende más que nunca en pleno ajuste de la red de tiendas

#### CRISTINA ALONSO MADRID

Inditex ha logrado capear con éxito las turbulencias que ha experimentado el comercio textil en un verano en el que los bolsillos no han terminado de recuperarse del shock inflacionista y que arrancó con una meteorología nada favorable para las compras de ropa en el continente europeo. Y lo ha hecho mientras continúa con el proceso de ajuste de la red comercial que arrancó con la crisis financiera de la pasada década y aceleró tras el estallido de la pandemia de

El gigante textil gallego volvió a batir otro récord de beneficio en un primer semestre en el que frenó el ritmo de crecimiento, pero aun así logró vender más que nunca en un periodo en el que revalidó su liderazgo frente a sus principales competidores. La facturación superó los 18.000 millones de euros, un 7,2% más que en la primera mitad de 2023 pero muy lejos del 13,5% que registraba un año antes. Sin embargo, el avance fue lo suficientemente robusto como para imponerse a multinacionales como H&M, que cerró un primer semestre prácticamente plano en términos de facturación, con un tímido aumento

Aunque la firma sueca elevó su beneficio más de un 60% en su primer semestre fiscal (de diciembre de 2023 a mayo de 2024), hasta superar los 550 millones de euros, en la presentación de resultados advirtió de una caída de las ventas del 6% a partir del mes de junio por la inestabilidad meteorológica. El veen ganancias, ya que en el primer ficio se disparó más de un 40%, frensión Nacional del Mercado de Va-

Millones de euros. Es el beneficio de Inditex en el

primer semestre de 2024, un

10,1% más que un año antes.



| IBEX 35         |                      |                             |                |        |                                 |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | AYER MIN. MÁX. |        | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |  |  |  |  |  |
| Acciona         | 125,400              | -0,100 -0,08                | 124,500 1      | 26,700 | -16,55                          | -5,93  |  |  |  |  |  |
| Acciona Ener    | 21,920               | 0,100 0,46                  | 21,620         | 22,140 | -18,68                          | -21,94 |  |  |  |  |  |
| Acerinox        | 8,925                | -0,050 -0,56                | 8,915          | 9,075  | 30,36                           | -16,24 |  |  |  |  |  |
| ACS             | 40,420               | 0,100 0,25                  | 40,280         | 40,660 | 68,56                           | 0,65   |  |  |  |  |  |
| Aena            | 188,000              | 2,900 1,57                  | 185,000 1      | 88,500 | 50,73                           | 14,56  |  |  |  |  |  |
| Amadeus         | 62,260               | -0,280 -0,45                | 62,100         | 62,920 | 37,85                           | -4,04  |  |  |  |  |  |
| ArcelorMittal   | 19,695               | -0,025 -0,13                | 19,670         | 20,080 | 6,83                            | -23,26 |  |  |  |  |  |
| B. Sabadell     | 1,800                | -0,006 -0,33                | 1,781          | 1,832  | 32,59                           | 61,73  |  |  |  |  |  |
| B. Santander    | 4,246                | -0,001 -0,01                | 4,205          | 4,327  | 43,52                           | 12,34  |  |  |  |  |  |
| Bankinter       | 7,950                | 0,030 0,38                  | 7,904          | 8,026  | 3,21                            | 37,16  |  |  |  |  |  |
| BBVA            | 8,894                | -0,028 -0,31                | 8,796          | 9,048  | 62,22                           | 8,12   |  |  |  |  |  |
| CaixaBank       | 5,334                | -0,054 -1,00                | 5,264          | 5,442  | 17,92                           | 43,16  |  |  |  |  |  |
| Cellnex Telecom | 36,120               | 0,180 0,50                  | 35,440         | 36,120 | 15,54                           | 1,29   |  |  |  |  |  |
| Colonial        | 6,150                | 0,005 0,08                  | 6,075          | 6,180  | 19,35                           | -6,11  |  |  |  |  |  |
| Enagás          | 13,970               | -0,050 -0,36                | 13,970         | 14,100 | 17,63                           | -8,48  |  |  |  |  |  |
| Endesa          | 19,675               | -0,015 -0,08                | 19,510         | 19,800 | 19,18                           | 6,58   |  |  |  |  |  |
| Ferrovial Se    | 37,420               | -0,380 -1,01                | 37,140         | 37,800 | 14,12                           | 13,33  |  |  |  |  |  |
| Fluidra         | 21,360               | -0,480 -2,20                | 21,240         | 22,040 | 37,02                           | 13,32  |  |  |  |  |  |

| AL.                                  | TÍTULO            | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN<br>EUROS | I DIARIA<br>% | MIN.   | MÁX.   | VARIACIÓ!<br>ANTERIOR | ACTUAL |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-----------------------|--------|
| 3                                    | Grifols           | 9,808                | 0,580              | 6,29          | 9,250  | 9,834  | 43,50                 | -36,54 |
| 4                                    | IAG               | 2,290                | 0,012              | 0,53          | 2,270  | 2,300  | 29,85                 | 28,58  |
| 4                                    | Iberdrola         | 13,360               | 0,020              | 0,15          | 13,270 | 13,405 | 18,77                 | 12,55  |
| 5                                    | Inditex           | 48,380               | 2,100              | 4,54          | 46,980 | 48,950 | 67,59                 | 22,70  |
| 4<br>5<br>6                          | Indra             | 16,500               | -0,170             | -1,02         | 16,380 | 16,760 | 36,11                 | 17,86  |
|                                      | Logista           | 27,700               | 0,020              | 0,07          | 27,620 | 27,960 | 18,03                 | 13,15  |
| 6                                    | Mapfre            | 2,240                | -0,004             | -0,18         | 2,230  | 2,256  | 20,23                 | 15,29  |
| 4<br>6<br>3                          | Merlin Properties | 11,360               | -0,170             | -1,47         | 11,280 | 11,550 | 23,66                 | 12,92  |
|                                      | Naturgy           | 23,000               | 0,060              | 0,26          | 22,820 | 23,120 | 17,57                 | -14,81 |
| 6                                    | Puig Brands B     | 20,000               | -0,200             | -0,99         | 19,930 | 20,470 |                       |        |
| 4<br>6<br>2<br>6<br>9<br>1<br>8<br>8 | Redeia            | 17,440               | -0,130             | -0,74         | 17,400 | 17,580 | 3,73                  | 16,97  |
| 6                                    | Repsol            | 11,625               | 0,010              | 0,09          | 11,585 | 11,755 | 0,69                  | -13,57 |
| 9                                    | Rovi              | 75,100               | -1,350             | -1,77         | 74,600 | 76,450 | 74,39                 | 24,75  |
| 1                                    | Sacyr             | 3,110                | 0,008              | 0,26          | 3,074  | 3,124  | 31,74                 | -0,51  |
| 8                                    | Solaria           | 11,710               | 0,330              | 2,90          | 11,430 | 11,720 | 8,70                  | -37,08 |
| 8                                    | Telefónica        | 4,211                | 0,033              | 0,79          | 4,168  | 4,211  | 17,09                 | 19,16  |
|                                      | Unicaja Banco     | 1,149                | 0,002              | 0,17          | 1,141  | 1,185  | -5,39                 | 29,10  |
| 2                                    | -                 |                      |                    |               |        |        |                       |        |

#### SIN NOTICIAS DE STC GROUP NI REVOLUCIÓN EN LA CÚPULA

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, subrayó ayer en el Club Siglo XXI que la compañía no tiene noticias de que STC Group haya solicitado llegar al 9,9%, ni prepara «grandes revoluciones» en su cúpula, aunque sí dejó abierta la puerta a algún cambio para adaptarse a un «mundo cambiante». Gran parte de su ponencia la dedicó a la revolución tecnológica y la necesidad de adaptar la regulación. También celebró el 'informe Draghi'. «Hay una oportunidad enorme». FOTO: JAVI MARTÍNEZ







# Dentsu Iberia se hace con el 27% del mercado

El grupo, que engloba ocho marcas publicitarias, cumple 50 años en España

#### CLARA ROJAS MADRID

La red de agencias de comunicación Dentsu celebra sus 50 años en España: su filial, Dentsu Iberia, prevé superar los 1.000 millones de facturación este año, y sitúa su cuota del mercado publicitario en el 27%. En un evento con los medios celebrado ayer, la firma hizo balance de su presencia en España y Portugal, que aglutina a 2.300 empleados distribuidos en 12 ciudades, y colabora con más de 150 marcas líderes.

Jaime López-Francos, CEO de Dentsu Iberia, destacó la política de integración de las adquisiciones del grupo en su estructura, que calificó como «referente» dentro del sector, y a la que atribuye gran parte de su éxito. El CEO también informó a los medios presentes que descartan adquirir más empresas en el corto plazo, aunque permanecerán atentos a las posibilidades que ofrezca el mercado para seguir creciendo. Con la adquisición de las agencias de medios Carat e iProspect (antes Ymedia) y el lanzamiento hace seis años de Dentsu X, la firma aseguró ser la «opción preferida de los anunciantes». Con Merkle, Omega CRM, Dentsu Creative y The Story Lab, «somos el único grupo con soluciones end-to-end. Combinamos creatividad, medios, tecnología y experiencia de usuario», expresó López-Francos. Sobre la estrategia de la empresa, añadió que «nuestro objetivo es impulsar el negocio de nuestros clientes».

«El liderazgo hay que mantenerlo», manifestó por su parte Elisa Brustoloni, CEO de Dentsu X, una de las agencias dentro del conglomerado publicitario. Brustoloni destacó el gran impacto de la publicidad en los españoles, expuestos a una media diaria de 1.500 anuncios. «El éxito de una campaña de comunicación se mide en la capacidad de movilizar la intención, para lo que necesitamos personalizar las comunicaciones poniendo el foco en la creatividad y en la tecnología», expresó. La portavoz también resaltó el papel de la tecnología en la estrategia de Dentsu para la gestión de 10.000 millones de impactos publicitarios diarios en el mercado español. También en relación a la tecnología y su papel como «camino de transformación de la creatividad», Tomás Froes, máximo responsable de Dentsu Creative en Iberia, defendió durante la presentación la oportunidad que la creatividad ofrece a las compañías publicitarias para impactar en el público y la sociedad. A su vez, Brezo Lampaya, managing director de Merkle, destacó «las capacidades conjuntas de Merkle y Omega CRM, con un equipo de más de 800 expertos, permiten gestionar 35 millones de experiencias al año», tras lo cual remarcó la creciente relevancia que tiene para los usuarios la experiencia de compra frente a otros factores, como

El evento contó con la participación de Sarah Chemouli, (Procter & Gamble); José Miguel García-Gasco (Atresmedia Publicidad), Laura Guzmán (Salesforce) y Ángel López Barrado (Dentsu).



vocento

# David Clistau

Reconoce colaboraciones y piezas de opinión periodística publicadas o emitidas entre el 1 julio 2023 y el 30 junio 2024, en prensa impresa, prensa online, televisión o radio.

ÚNICO PREMIO 10.000€

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA

11/10

BASES E INSCRIPCIONES premiodavidgistau.com





# **DEPORTES**

# Alcaraz rebaja la angustia

**TENIS.** Después de su derrota en el US Open, gana en la Copa Davis, pese a un inicio errático, ante un Machac acalambrado / Bautista vence en el encuentro inicial y España encarrila su pase a la fase final de noviembre

#### **JAVIER SÁNCHEZ**

Sobrevuelan las dudas sobre Carlos Alcaraz, aquellas que nacieron en Estados Unidos y quizá no queden resueltas esta semana en Valencia, pero esta España es otra España. Si el año pasado conoció la decepción en la Copa Davis, una eliminación temprana, un feo fracaso, ayer el equipo empezó con una victoria ante República Checa y jugará ante Francia (mañana) y Australia (domingo) para confirmar su clasificación para la fase final.

En el primer partido, Roberto Bautista impuso su veteranía por 7-6(1) y 6-4 ante Jiri Lehecka y, en el segundo, Alcaraz se encontró con una victoria rarísima por 6-7(4), 6-1 y retirada ante el joven Tomas Machac. Sólo la debacle de todas las debacles podría dejar ya a España fuera de la lucha por el título que tendrá lugar en Málaga a finales de noviembre.

Sobre la pista dura de la Fonteta, con un lleno de público de los que tanto le cuestan a la Copa Davis, ayer todo fue una fiesta, aunque a ratos no lo pareció. Durante demasiados minutos Alcaraz no fue Alcaraz y sus errores amenazaron la luz de las dos victorias. Después de sus repentinas derrotas en el Masters 1000 de Cincinnati y en el US Open, el líder de España tenía que brillar en la competición por equipos y sólo lo hizo un ratito. Se quedó corto. Aunque en realidad no fue culpa suya.

En el segundo set de su partido, Alcaraz se reencontró con su juego e incluso dejó un golpe para los highlights de la temporada, una volea mágica, inexplicable, irrepetible y justo en ese instante Machac se agarrotó. El español estaba mejorando, sonriendo, soltando la raqueta, pero le faltó rival para continuar en esa progresión. A sus 23 años y pese a su currículo –este año venció a Novak Djokovic en el ATP 250 de Ginebra-, la reacción de Alcaraz provocó al checo un calambrazo en el gemelo derecho y ya no se movió más. Lo intentó, pidió unos minutos con el fisioterapeuta, incluso se marchó al vestuario a recibir tratamiento, pero nada: tuvo que retirarse. La tensa posibilidad de ganar le había derrotado.

Y eso que hasta ese momento Machac había jugado a un nivel notable. Con sus característicos pantalones muy cortos y su tenis agresivo, de puerta grande o enfermería, había sorprendido sin respuesta desde el otro lado. Aún peleado con su primer servicio y con muchos errores no forzados –21 en el primer set, Alcaraz aguantó el parcial como pudo hasta el *tie-break*, pero ahí volvió a fallar. El capitán español, David Ferrer, le reclamaba calma y sus consejos parecían funcionar en el se-



Carlos Alcaraz, en su partido ante Tomas Machac, ayer en La Fonteta de Valencia, en la fase de grupos de la Copa Davis. KAI FOERSTERLING / EFE

gundo periodo hasta que el partido se interrumpió.

Para Alcaraz lo mejor fue su reacción, el resultado y la constatación de que este año en la Copa Davis no está solo. Con su triunfo individual tan accidentado como rápido, el número tres del ranking mundial aceptó el desafío y participó junto a Marcel Granollers en el partido de dobles. Aún en disputa al cierre de esta edición, durante el encuentro, Alcaraz, todavía errático, comprobó que su pareja, número uno del mun-

#### ITALIA La campeona no falla

Ni el número uno del mundo, Jannik Sinner, reciente campeón del US Open, ni su otro "Top 20', Lorenzo Musetti. Los dos mejores tenistas de Italia renunciaron a disputar la fase de grupos de la Copa Davis y, pese a ello, la vigente campeona empezó con una victoria contundente ante Brasil. Con otros cinco jugadores en el 'Top 50' del ranking ATP, el conjunto transalpino optó por jugar con Matteo Arnaldi y Matteo Berrettini en los individuales y acabó la primera jornada como líder del Grupo A. En casa,

con el Unipol Arena de Bolonia como sede, y con un mejor cuadro que España, con Países Bajos y Bélgica como rivales, probablemente Italia también estará en la fase final de Málaga.

En los grupos C y D, los cuatro favoritos, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, empezaron con victoria. do en la especialidad, podía sostenerle en los malos momentos y ofrecerle margen para la mejora.

En realidad fue lo que hizo todo el equipo porque, tanto en sus partido de individuales como en su partido de dobles, todos los compañeros no paraban de lanzarle ánimos y unas horas antes Roberto Bautista hizo su parte. Pese a sus 36 años y a su lesión la temporada pasada mientras montaba a caballo, quien fuera *Top 10* de la ATP demostró que en este torneo puede ser el escudero de Alcaraz.

En su encuentro ante Lehecka, de 22 años, un tenista con más piernas y más potencia, Bautista tuvo la paciencia suficiente para sobrevivir hasta el *tie-break* del primer set y en esa muerta súbita fue puro temple. Su tranquilidad, en contraposición a los nervios de su adversario, fue crucial, más cuando en el segundo set consiguió un *break* que hizo que el checo se rindiera. Bautista, que fue decisivo en la última Copa Davis que cele-

bró España, en 2019, con Rafael Nadal como referente, está preparado para cumplir con el mismo papel.

En su encuentro ante Lehecka,

un jugador que viene de una larga lesión, sufrida en Madrid ante Felix Auger-Aliassime después de haber despedido a Nadal en el que fue su último partido en el torneo, Bautista demostró que sigue siendo un jugador pujante en este torneo, que siempre ha demostrado un enorme compromiso, sin faltar a la cita cuando ha sido requerido.

# GRUPO B Sede: Valencia (España). J G P PG PP España 1 1 0 2 0 Australia 1 1 0 2 1 Francia 0 0 1 1 2 República Checa 0 0 1 0 2

Martes: Australia 2 Francia 1. **Ayer:** España 2 República Checa 0.
Hoy: Rep. Checa-Australia (desde 16.00). **Mañana:** España-Francia (desde 16.00). **Sá**bado: Francia-Rep. Checa (desde 16.00). **Domingo:** Australia-España (desde 11:00).

## **DEPORTES**

# Ansu Fati se reengancha al Barça

**FÚTBOL.** Recuperado de una nueva lesión, ya se entrena con el equipo y podría jugar este domingo ante el Girona / Flick destacó su trabajo en la pretemporada

**LATERAL El** 

Barça sigue

buscando un '2'

Pese al buen trabajo de Jules

Koundé en una posición que

no es la suya, el Barcelona

sigue buscando un lateral

derecho. Desde la primera y

larga etapa de Dani Alves, el

logrado un futbolista sólido

Barcelona cuenta con una

opción de recompra de

en esa plaza de la defensa. El

Óscar Mingueza, ahora en el

Celta, por nueve millones. El

convocatoria de la selección.

Otra alternativa es Joshua

permanente aspiración de

polivalencia y la calidad del

jugador del Bayern Munich,

cuyo lugar natural es el de

medio centro, aunque por

circunstancias también se

venga prodigando como

un notable refuerzo. Más

aún de la mano de su

compatriota Flick.

defensa, le convertirían en

canterano, de 25 años, fue

llamado por Luis de la

Fuente para la última

Kimmich, de 29,

los azulgrana. La

equipo azulgrana no ha

#### AMADEU GARCIA BARCELONA

El 7 de noviembre se cumplirán cuatro años de una lesión que cortó de raíz la progresión de un jugador que se atrevió a heredar el 10 de Messi. Desde entonces, el camino de Ansu Fati, llamado hasta entonces a convertirse en el nuevo gran ídolo de la afición azulgrana, mucho antes de que Lamine Yamal irrumpiera en escena, ha estado plagado de baches. En el arranque de la pretemporada, sus ganas e ilusión por hacerse con un puesto en el nuevo Barcelona de Hansi Flick provocaron que el técni-

co valorara muy positivamente sus opciones.

No obstante, una lesión en la planta del pie derecho, cuando mejor parecían irle otra vez las cosas, le recordó el lado más amargo del fútbol. Esta misma semana, por fin, ya ha podido entrenarse con el grupo y, si todo va bien, incluso podría tener minutos contra el Girona este domingo en el estadio de Montilivi (16.15 horas).

En sus comienzos con el primer equipo, de la mano de Ernesto Valverde, parecía estar tocado por una varita mágica. Ansu Fati Fue todo un soplo de aire fresco, también logró marcar goles decisivos. Por eso, no es nada raro que el actual técnico del Athletic propiciara el estreno del delantero con el primer equipo cuando sólo

El 26 de septiembre de 2021, en su pri-

mer regreso desde los infiernos, ya con Ronald Koeman como entrenador azulgrana, volvió a evidenciar esa suerte de toque especial. Después de haber pasado por hasta cuatro operaciones de rodilla para olvidar de una vez por todas ese 7 de noviembre de 2020, vivió un retorno al césped de ensueño.

Ansu Fati saltó al terreno de juego como relevo de Luuk de Jong a falta de nueve minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario y, tras firmar varias acciones de mérito, culminó su reestreno con un gol que sellaba el 3-o ante el Levante. A su padre, Boti Fati, incluso se le escaparon algunas lágrimas de emoción cuando el joven atacante subió a la grada para fundirse en un abrazo con el doctor Lluís Til, a quien

consideraba como el gran artífice de su retorno.

La alegría, a pesar de todo, volvió a ser-le esquiva. Un mes después, se resintió otravez de molestias en la rodilla. Y, posteriormente, encadenaría una serie de problemas musculares que, unidos a otros condicionantes físicos, le llevarían a permanecer en el dique seco 162 días más.

En la temporada 2022-23, con Xavi Hernández como máximo responsable del banquillo azulgrana desde el principio, las lesiones parecieron darle tregua: únicamente se perdió dos partidos por este motivo, con un total de seis días de baja por una contusión en la rodilla. Su papel en el equipo, pese a ello, no fue aquel que parecía llamado a tener en sus primeros días. El técnicode Terrassa contó mucho con él y llegó a alinearlo en 51 partidos de una campaña en

la que los azulgrana se hicieron con la Liga y con la Supercopa de España, pero partiendo casi siempre desde el banquillo. Únicamente formó parte del once titular en 13 ocasiones. Y su rendimiento, cómo no, tam-



Ansu Fati, durante un entrenamiento reciente con el Barcelona, en este nuevo curso. FC BARCELONA

bién se resintió. En total, Ansu Fati marcó 10 goles, siete de ellos en la Liga, dos en la Copa del Rey y uno en la Supercopa de España, y repartió cuatro asistencias, todas en el torneo de la regularidad.

El curso pasado, el club decidió buscarle una salida en forma de cesión a un jugador que, en octubre de 2021, el día en que se hizo oficial la última ampliación de su contrato como azulgrana y su decisión por lucir el 10 de Messi, había visto cómo su cláusula de rescisión se catapultaba hasta los 1.000 millones de eu-

ros. Entonces, parecía llamado a ser el relevo del gran ídolo, quien había vivido una traumática salida de la

Su paso por el Brighton fue discreto: cuatro goles en 27 partidos entidad ese mismo verano. Su paso por el Brighton no fue todo lo bien que habría desado. Con el equipo inglés jugó 27 partidos, 19 de ellos en la Premier, seis en la Europa League, uno en la Copa y uno en la Copa de la Liga, casi siempre saliendo desde el banquillo, y anotó un total de cuatro goles.

Una lesión en el gemelo derecho, en este caso, provocó que se perdiera 14 encuentros y removió viejos fantasmas que, ahora, quiere exorcizar por todas en este Barça que defiende liderato en la Liga.

## **DEPORTES**

## La Liga se verá en abierto en China

 $\mathbf{E} \mathbf{N}$ 

Javier Tebas afirmó ayer que uno de los principales objetivos es revalorizar los derechos audiovisuales de la Liga española en países como China. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LNFP) destacó la necesidad de aumentar la presencia de esta competición en medios nacionales del país asiático para recuperar el valor que ha disminuido de las competiciones extranjeras. Tebas manifestó esta iniciativa durante su visita a Pekín para celebrar una década de colaboración entre el organismo que preside y el mercado chino, informa Efe. Tebas anunció en redes sociales que la Liga se verá en abierto en este país tras el acuerdo alcanzado con con China Media Group.

«Hemos firmado un acuerdo estratégico para la retransmisión de la Liga en China en abierto a través de China Media Group con Shen Haixiong, viceministro de Propaganda de China y presidente y editor jefe de CMG. Un hito importantísimo para ampliar nuestra presencia en China y hacer llegar nuestro fútbol a más de mil millones de personas», escribió el presidente de la patronal de los clubes.

«Es públicamente conocido que en China todas las competiciones deportivas no nacionales han sufrido una caída de precio. Queremos intentar recuperar ese valor y, para ello, debemos tener mucha más presencia», explicó, subrayando la importancia de aumentar su visibilidad en cadenas nacionales como el Grupo de Medios de China (CMG).

Respecto al acuerdo de colaboración con CMG, Tebas resaltó que LaLiga busca conseguir «mucha más exposición» después de 10 años sin trabajar con el principal medio de comunicación del gigante asiático, y aportar su experiencia en «tecnologías y redes sociales».

Javier Tebas afirmó que, pese a las dificultades, LaLiga ha logrado afianzar su producto audiovisual y adaptarse a las preferencias del mercado chino, con avances en la flexibilidad de los horarios y el uso de tecnología, como el Reemplazo Dinámico de Marca (DBR), que permite personalizar la publicidad para los aficionados en China. «Destacaría la presencia durante 10 años en un país como China, con una cultura absolutamente diferente a la que puede ser la nuestra en occidente, incluso en el ámbito del deporte», señaló.



Rafa Mir, detenido por la Guardia Civil tras ser denunciado por una presunta agresión sexual. EUROPA PRESS

# «En el testimonio no hay atisbo de duda»

**PROCESO JUDICIAL.** La Guardia Civil considera que el relato de la supuesta víctima de Rafa Mir «carece de contradicción»

#### ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

Otro capítulo en el proceso contra Rafa Mir. La Guardia Civil, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL MUNDO, defiende la detención del futbolista del Valencia y concluye que el testimonio de la presunta víctima «no tiene atisbo de duda y es carente de contradicción». El Instituto Armado ha aportado a la juez que investiga la causa una nueva «diligencia reflejando la situación anímica» de la joven, que acusa al jugador de haberla violado en un baño de su domicilio y se ratifica en su actuación.

La Policía Judicial «considera oportuno» reflejar que «durante cinco horas» pudo observar «distintas variaciones anímicas» por parte de la joven a la que Rafa Mir conoció en una discoteca de Valencia y a la que invitó a su casa junto a otra amiga. No obstante, según los agentes, la joven que asegura haber sido «penetrada con los dedos» por el futbolista ha expuesto un «relato» que realizó «sin atisbo de duda desde un inicio, facilitando una gran cantidad de detalles en cuanto a la descripción de los lugares, personas relacionadas y cronología de los mismos».

La Guardia Civil destaca que «pudo concretar horas exactas a través de la consulta de los datos móviles obrantes en su poder, aportando con ello un relato extenso, nutrido en detalles y carente de contradicción». A su vez, la Guardia Civil deja constar de que la chica tuvo «dudas respecto a denunciar los hechos debido al temor a una exposición mediática atendiendo a la relevancia que el presunto autor de los hechos tiene en los medios a raíz de su profesión como futbolista de élite y al poder económico que de ello se deriva».

De manera paralela, los investigadores han aportado dos fotografías en las que dejan constar la existencia de «hematomas en el tríceps y en el bíceps» de la joven que ella asocia al forcejeo con el futbolista para intentar zafarse de la violación. La Guardia Civil se limita a acreditar la existencia de «cardenales visibles en el brazo izquierdo» de la denunciante y que son «compatibles con el episodio narrado en su manifestación».

Por su parte, Rafa Mir ha esgrimido en su defensa el acta de la Poli-

Los agentes, en un informe nuevo, defienden la detención del futbolista cía Local de Bétera, que asistió inicialmente a la presunta víctima y a su amiga en el lugar de los hechos, en el que consta que mantuvo sexo de forma consentida y que cuando en el episodio del baño ella le pidió al jugador que parara, él paró.

Por ello el jugador ha solicitado a la juez que tome declaración a los agentes que intervinieron y acusa a la Guardia Civil de haber ocultado deliberadamente este primer testimonio para incriminarle. A juicio del

futbolista, sí existe una contradicción evidente y sostiene que la investigación es «sesgada» y «unidireccional».

Mir se encuentra en libertad con medidas cautelares y ha sido apartado por el Valencia temporalmente tras reprobar su conducta e imponerle una multa. El jugador, por el momento, se entrena en solitario y se

desconoce cuándo volverá a jugar. Mientras tanto, ha pedido perdón al club por haber incumplido el «rigor de los horarios» mientras reitera que es inocente y que se limitó a mantener relaciones con las dos jóvenes tras mediar un consentimiento mutuo.

## Paula Ostiz marca un hito en los Europeos

#### PABLO DE LA CALLE

Hito imborrable en el ciclismo español. La júnior Paula Ostiz se proclamó ayer campeona de Europa de contrarreloj en Limburgo (Bélgica). Es la primera española que logra este título. La navarra triunfó en una prueba de 13,3 kilómetros en la que invirtió un tiempo de 17.52 minutos. La española (17 años) aventajó a la neerlandesa Fee Knaven en sólo un segundo. La eslovaca Viktoria Chladonova cerró el podio, a 11 segundos de la medalla de oro.

Ostiz milita en el equipo Baqué y todo apunta a que la próxima temporada se unirá al Movistar. Nació el 2 de enero de 2017 en Pamplona y vive en el barrio de San Jorge de la ciudad navarra. La nueva campeona de Europa se desenvuelve con soltura en todos los terrenos. Admira a la sprinter belga Lotte Kopechy y a la supercampeona neerlandesa, ya retirada, Annemiek Van Vleuten.

«Ha sido una buena contrarreloj. Tenía muy bien marcados los tiempos del recorrido y los he clavado. Estoy muy contenta, llevo mucho tiempo trabajando para esto. Conseguir este título significa mucho para mí», explicó tras subir al podio, informa la Federación Española de Ciclismo. «Hacer historia en España es una locura. Seguiré trabajando día a día para seguir consiguiendo esto, que es algo genial, y si no para seguir intentándolo», añadió.

Paula Ostiz se presentaba en estos Europeos después de ganar la general de la Watersley Copa de las Naciones. Este año se ha proclamado campeona de España de contrarreloj y de ruta. Fue novena en el Tour de Flandes.

La navarra acaparó protago-



Paula Ostiz, ayer, en el podio de Limburgo. AFP

nismo en la una jornada en la que Markel Beloki (hijo de Joseba Beloki, tres veces podio en el Tour de Francia) terminó decimosegundo en la crono sub'23. En élite, Raúl García Pierna fue decimotercero en una prueba ganada por el italiano Edoardo Affini. Dos 'aliens' aterrizan bajo la canasta

**BALONCESTO.** El canadiense Olivier Rioux (2,36 metros) y la china Zhang Ziyu (2,20) marcan el nuevo techo

#### LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN

Hubo un momento en la temporada pasada en la NBA en que Victor Wembanyama se elevó ante Mo Wagner, de los Orlando Magic, y algo se encendió en todas las mentes de la generación de los 80 y 90, que vieron el mítico mate de Michael Jordan de la película de dibujos animados *Space Jam*. El *Extraterrestre* se hacía notar en la mejor liga del mundo. Pero, como en otra película de ciencia ficción, *Men in Black*, hay más entre nosotros y están empezando a destacar en baloncesto en partes opuestas del mundo. Por ahora.

Olivier Rioux es un adolescente, recién cumplida la mayoría de edad, que mide 2,36. Si estuviera en la NBA, sería el jugador más alto de su historia. Superaría así los 2,31 de Gheorge Muresan y Manute Bol. Y, su idea, es llegar y jugar allí. De hecho, el gigante canadiense ha fichado por la

«Puedo llegar fácil al aro, pero el baloncesto es mucho más», cuenta la china

### «Todavía no sé por qué soy tan alto, los médicos hablan de genética», relata el joven canadiense

universidad de Florida y participará en la NCAA, que es la antesala de la mejor liga de baloncesto del mundo.

En la versión femenina destaca otra extraterrestre, Zhang Ziyu. Procede de China, tiene 17 años y mide 2,20. Su imagen se hizo viral porque dominó la Copa Asia para menores de 18 con su país no solo por sus actuaciones descomunales, también por su presencia entre sus compañeras. Es como si jugara contra niñas.

Los progenitores de ambos jóvenes son altos, pero no llegan al nivel extraordinario de sus hijos. En el caso de Rioux, su padre supera también los dos metros y su madre roza el 1,90. Mientras que los padres de Ziyu, ambos ex jugadores de baloncesto y más cercanos a la impresionante altura de su hija, alcanzan los 2,13 metros, él y 1,98, ella. Cuestión de ADN.

«Todavía no estamos seguros al 100% de por qué soy tan alto... los médicos sólo pueden explicarlo con la genética que tiene mi familia», afirmaba el gigante canadiense en una entrevista reciente y confirmaba que siempre fue «el más alto» de sus amigos y de sus compañeros de equipo. Una ventaja competitiva que lleva explotando desde los cinco años, momento en el que comenzó a jugar a baloncesto y también en el que los rivales comenzaron a cuestionar su edad debido a su extraordinario físico.

Ziyu ya medía metro y medio con seis años y sobrepasaba los dos con 11. «Hay cosas que no puedo controlar, pero para mí es un regalo», explicaba la china a la FIBA. «Puedo llegar fácilmente al aro, pero el baloncesto es mucho más, me queda mucho por aprender», añadía una jugadora que fue declarada MVP del la Copa de Asia tras promediar unos increíbles 35 puntos por partido y casi 13 rebotes. No obstante, China perdió en la final ante Australia, pese a la buena actuación de Ziyu, que terminó con 42 puntos.

A la joven china ya la llaman la versión femenina de Yao Ming, aquel gigante chino que dominó la NBA como jugador de los Houston Rockets. Si la WNBA actual está en manos de Caitlin Clark y de Angel Reese, la que añada los centímetros de Ziyu a su equipo, podría asegurarse la jerarquía en los próximos años.

Rioux llegará a la NBA, pero bien pudo jugar en el Real Madrid. El joven probó en el conjunto blanco tras un torneo sub 12 en La Roda, en 2018. Jugó poco con un club que descartó su formación, así que se encaminó al baloncesto norteamericano.

Ahora, le tocará demostrar que lo suyo no es solo altura, como hizo Wembanyama antes de aterrizar y revolucionar la NBA. No deberían venir extraterrestres a buscarles porque ya están entre nosotros.



### **EL TIEMPO**

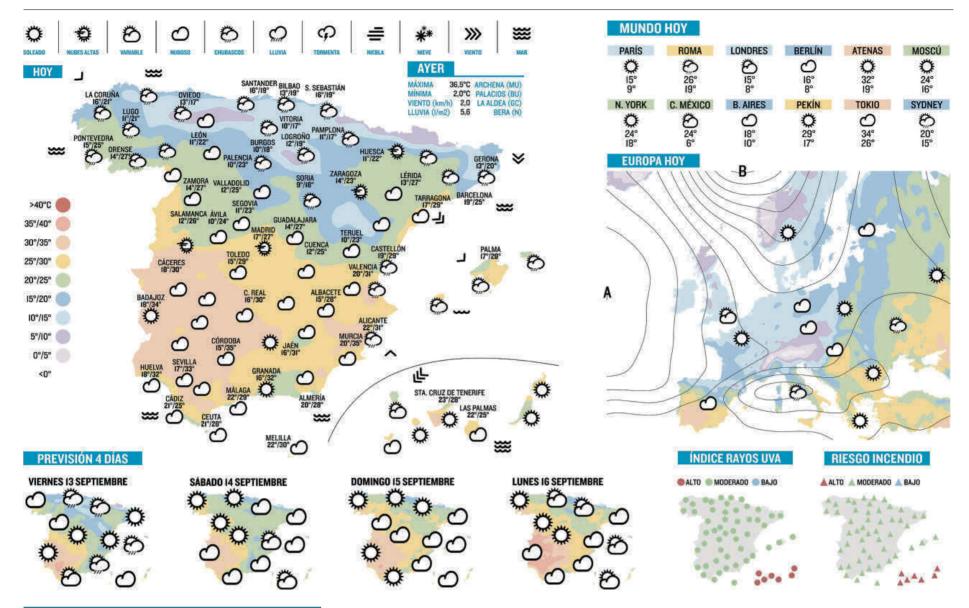

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

### 2-15-28-38-39-48 (C 37, R 2)

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | ВОТЕ      |
| 5 + C     | 2          | 76.809,87 |
| 5         | 76         | 1.010,66  |
| 4         | 4.149      | 27,77     |
| 3         | 79.482     | 4,00      |
| Reintegro | 478.946    | 0,50      |

Combinación ganadora del martes:

### 3-8-40-42-43-49 (C 38, R 2)

| Categoría | Acertantes | Euros    |  |  |
|-----------|------------|----------|--|--|
| 6         | 0          | 0        |  |  |
| 5 + C     | 0          | 0        |  |  |
| 5         | 71         | 2.900,34 |  |  |
| 4         | 3.598      | 28,62    |  |  |
| 3         | 71.157     | 4,00     |  |  |
| Reintegro | 429.999    | 0,50     |  |  |

Combinación ganadora del lunes:

### I-3-6-25-32-46 (C I6, R 7)

| Categoría | Acertantes | Euros        |  |  |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| 6         | 1          | 1.494.379,84 |  |  |
| 5 + C     | 4          | 34.997,63    |  |  |
| 5         | 94         | 744,63       |  |  |
| 4         | 4.380      | 23,97        |  |  |
| 3         | 84.070     | 4,00         |  |  |
| Reintegro | 459.103    | 0,50         |  |  |

### **CUPÓN DE LA ONCE**

### 85521

La Paga: 043

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas: 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

### TRIPLEX DE LA ONCE

786 - 135 - 828 - 685 - 503

### SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles:

I° Sorteo: 05-08-16-17-20-23-29-31-38-42-44-53-54-60-67-68-70-72-75-85 2º Sorteo: 05-08-12-15-16-27-33-34-38-39-42-46-47-52-58-69-72-77-78-83 3º Sorteo: 02-03-23-32-36-38-40-46-50 54-57-58-59-61-62-65-69-72-74-79 4º Sorteo: 01-03-06-09-10-11-12-13-19-20-25-28-42-45-46-51-58-59-60-78 5º Sorteo: 01-03-13-16-18-33-38-42-43-44-45-46-51-53-55-64-75-83-84-85

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del lunes

### 27-31-33-34-40-46 (C 47, R 5)

| Aciertos       | Acertantes | Euros      |  |  |  |  |
|----------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 6 + R          | 0          | 0          |  |  |  |  |
| 6              | 2          | 367.563,49 |  |  |  |  |
| 5 + C          | 0          | 0          |  |  |  |  |
| 5              | 84         | 4.020,96   |  |  |  |  |
| 4<br>3         | 3.975      | 79,97      |  |  |  |  |
| 3              | 80.640     | 8,00       |  |  |  |  |
| Iákor, 6024020 |            |            |  |  |  |  |

### SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### CRUCIGRAMA

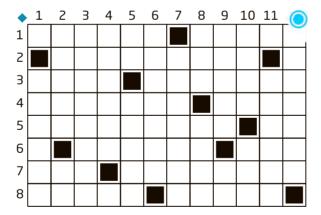

### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. En algunos vehículos automóviles, cada una de las dos mitades en que se divide el eje de las ruedas motrices. Que trata de indisponer a unas personas con otras. 2. Ciudad cabeza de un Estado. 3. Limpie algo con agua u otro líquido. Sintiera apetencia sexual hacia alguien. 4. Muieres que son de Asiria. Persona que siente admiración nor las modas. 5. Que es de tono parania. Detiene al caballo. 6. Conjunto o serie de arcos en las fábricas, y especialmente en los puentes. Instituto de Educación Secundaria, 7. En cine y televisión, un plató donde se realizan rodajes. Se dice de cualquier voz con respecto a otra de la misma asonancia. 8. Acíbar, en plural. Maroma que sirve para tirar las redes

mano varios ingredientes. Masculino de ellas. 3. Tipo de matrimonio donde el hermano de un difunto sin hijos se casa con la viuda. 4. Ejecutar repetidamente una rutina hasta satisfacer una determinada condición. 5. 2.ª conjugación. Soberanos que gobernaban el Imperio incaico. 6. Tajadas circulares de una fruta. 7. Que cuestan mucho esfuerzo. 8.

VERTICALES.- I. Que posee las características de la lana. 2. Mezcla a

Artículo masculino plural. Nombre del actor que ganó el Goya en 2015 a mejor actor revelación por la película Ocho apellidos vascos. 9. Que no ha sufrido daño. Símbolo del Argón. 10. Hacían caso de un consejo o aviso. Banco holandés. 11. Pieza de una regadera provista de agujeros. 12. Desas-

Sirga. VERTICALES.- I. P. Lanosa. Z. Amasa. Él. 3. Levirato. 4. Iterar. E. 5. Er. Incas. 6. Rodajas. 7. Pesados. 8. Los. Dani. 9. Ileso. Ar. 10. Dian. Ing. II. S. Roseta. IZ. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Palier. Liosa. Z. Metrópoli. C. 3. Lave. Deseara. 4. Asirias. Snob. 5. Naranjado. So. 6. O. Arcada. les. 7. Set. Asonante. 8. Aloes.

### HORÓSCOPO



tre, colmo.

### ARIES

(21 marzo - 20 abril)

Abraza la oscuridad como parte inevitable del ciclo de la vida, en la sombra se gesta la semilla de la transformación v de un renacer completo.



### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Es muy probable que te llegue la noticia más esperada del año, ya que recibirás unos ingresos que te ayudarán a sobrellevar mejor la situación



### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) Un nuevo negocio nuede generar una dejes llevar por el éxito, porque la ver-dadera riqueza es la felicidad.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Hoy tendrás energía positiva y suficiente para lograr las metas en el terreno profesional, esquivando cuallas metas en el quier obstáculo que pueda aparecer.



### LE0

(23 julio - 22 agosto) La generosidad te acercará a las perso-





(23 agosto - 21 septiembre) Evita tomar decisiones de forma precipitada porque luego te arrepentirás de ello al comprobar que te has adelanta-do a ciertos acontecimientos.



### LIBRA

(22 septier bre - 22 octubre) No te quedes cruzado de brazos ante situación injusta que presenciarás en el día de hoy y que te alterará com-pletamente el estado de ánimo.



(23 octubre - 21 noviembre) Cultiva la gratitud nor todas las leccio nes aprendidas en el pasado, cada experiencia te ha preparado para brillar en el presente.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Puede que algo esté contaminando tu de pareja y, por ello, debes indagar en lo que está ocurriendo a tu alrededor si quieres salvarla.

PASATIEMPOSWEB.COM

**CAPRICORNIO** 

Vibras con energía renovada por la embargo, mantenla sana y equilibrada para que sea algo duradero.



ACUARIO (22 enero - 21 febrero) Si estás planeando realizar algún viaje en las próximas semanas, empieza a buscar ya, porque encontrarás ofertas a muy buen precio.



(22 febrero - 20 marzo)

Desarrolla tu capacidad de observación y perfeccionismo para obtener resulta-dos impecables, manteniendo una acti-tud positiva ante las adversidades.

MI VIDA

COMO

LATIN KING

"YO SERÉ REY

HASTA QUE

MI CORAZÓN

DEJE DE LATIR"

Es ecuatoriano, tiene más de 30 años y formó parte de la organización. Aquí se sincera: "Todo lo que te estoy contando

no te lo puedo contar". Hoy existen 17 bandas latinas. Las más peligrosas, los Trinitarios y los DDP.

El año de mayor repunte de la violencia fue 2022, cuando se registraron seis homicidios

Por **Pedro Simón**. Ilustraciones de **Fede Yankelevich** 

# PAPEL | EN PORTADA

Por **Pedro Simón** (Madrid) Ilustraciones de Fede Yankelevich

odría pasar por un treintañero absolutamente normal si no fuera por varios detalles. Lo que dicen sus tatuajes y lo que han visto esos ojos. Lo que dicen sus tatuajes no nos está permitido contarlo para preservar su identidad. Así que nos asomamos a lo que vieron aquellos ojos como pozos oscuros. «Nosotros éramos muchos. Él era un ñeta, siempre son los ñetas los que nos buscan problemas. Murió acuchillado. Estaba debajo de una farola agonizando y vi cómo la muerte se lo llevó. Se movía un poco. Respiraba. Yo sentía remordimiento y pena. Pero algunos le escupían encima mientras moría».

Es natural de Ecuador. Lleva en España desde los 14 años. Tiene algo más de 30. Es padre de un hijo. Formó parte de los Latin Kings entre los 18 y los 28. No quiere fotos. Vamos a escribir que se llama Manuel y vamos a callar ciertos detalles biográficos. Porque está a punto de incumplir una de las dos normas que en «la Organización» te pueden costar la integridad física.

-¿Qué norma es esa?

entre varios miembros.

-No podemos decir que hemos pertenecido a los Latin.

−¿Y la otra norma cuál es?

-No podemos mirar con ojos de deseo a la mujer de un bróder.

-¿Y qué ocurre si haces alguna de estas dos cosas? -Que tienes que consentir que te den una paliza

Porque seguíamos sin tener de nada. Teníamos que ir a vestirnos a Cáritas. Y esa ropa que me ponía fue de las primeras cosas que me marcó».

En efecto, aquel 4º de ESO Manuel fue pasto de burlas en la clase. «Lo pasaba fatal porque me hacían bullying, se reían de mi ropa, del tipo de ropa, de que solo tuviera dos chándales, eso nunca me había pasado antes... Y entonces todo se fue yendo a la mierda. Dejé de estudiar, suspendí todas, ni siquiera iba a clase, me escapaba por ahí».

Y allí estaba la calle, como un pueblo en fiestas lleno de banderines.

«Antes de ser latin, conocí a unos colombianos que se dedicaban al tráfico de drogas. Me gustaba ese mundo de adrenalina en que todo el mundo te lame el



### "Era un ñeta. Murió acuchillado. Estaba bajo una farola. Yo sentí remordimiento. Algunos le escupían mientras agonizaba"

### "Antes de ser latin, ya me gustaba ese mundo de adrenalina donde todos te lamen el culo a cambio de marihuana"

Para empezar su historia tenemos que viajar en el tiempo, coger un avión, hacer 9.000 kilómetros y entrar a conocer a su familia en su casa de Guayaquil.

No es una casa hermosa de ver, por lo que cuenta. No es una familia que quisieras. Su padre acaba de morir cuando Manuel tiene cinco años: se corta en una letrina -dice- y fallece de una infección. Son cinco hermanos. Falta de todo. Lo que no falta es violencia ahí fuera.

Abres la puerta y allí están en la calle las bandas de chicos latinos, con esa indumentaria que es como un imán. En sus esquinas, los Latin llevan siempre una pistola 38 semiautomática

En sus elucubraciones juveniles, los cinco hermanos sueñan con tener una así entre las manos.

«Mi madre limpiaba, pero el dinero no alcanzaba. Faltaba de todo y, desde muy niño, trataba de hacer plata de cualquier manera. Yo de chiquito lo que quería era ser médico. Y sacaba muy buenas notas. Nunca menos de un 16 sobre 20... Sacar menos de 16 me parecía mediocre».

La primera que se marchó a Madrid fue la madre, quien dejó a los hijos repartidos con la familia en Ecuador bajo la promesa del reagrupamiento. Así fue al cabo de los tres años. Ya estaban todos en Parla. Los niños salían a la calle y escrutaban el futuro en las aceras.

«Con 15 años, yo estudiaba y trabajaba. Los hijos repartíamos publicidad para ayudar a mamá. Llega ba del trabajo de Madrid a casa y me ponía a llorar.

culo a cambio de marihuana... Luego conocí a otros ecuatorianos como yo».

A los 18 –como sus hermanos-entraba en La Organización.

La Organización es la Otra Familia.

La Organización es La Nación.

La Organización es El Dolor.

Desde junio hasta hoy, en Madrid se han contabilizado 11 reyertas y dos tiroteos entre miembros de bandas latinas rivales. El resultado: 14 heridos graves y ocho leves.

Según fuentes policiales consultadas esta semana por este periódico, hoy en día existen 17 grupos. Muchos de ellos aparecen y desaparecen. Los más peligrosos, los Trinitarios y los DDP. El año de mayor repunte de la violencia fue el 2022, cuando se registraron seis homicidios. Sus armas principales: el machete de cortar caña y las pistolas tipo Glock de bolas de plástico manipuladas.

«Los Latin Kings fueron el espejo en el que se miraron el resto de bandas, pero hoy están en claro declive», comenta un agente especializado que pide ocultar su nombre.

«Comenzaron su actividad en 2000. Pero en 2003 fue detenido su principal dirigente, Eric Velastegui,

el Padrino de los Latin Kings, acusado también de atraco y violación. Iba a salir el verano pasado, era la gran esperanza de los Latin, pero volvió a ser detenido en la propia cárcel porque estaba tratando de reorganizar la banda».

Sergio García Soriano es psicólogo y perito forense. Aquí esboza un retrato psicológico de un miembro de una banda latina. «Son muy categóricos, viven en un mundo donde la dimensión bueno o malo es muy importante. Por eso son impulsivos», sostiene. «Ejercen la violencia porque la violencia te libra de conocerte a ti mismo, te hace sentir fuerte, genera un sentimiento de control».

Guillermo Fouce, doctor en Psicología y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, habla de su «vulnerabilidad».

«Ser de una banda es ser alguien. Ahí tienen un sitio donde tener una identidad», señala. El problema de la «estructura sectaria» viene cuando se abandona el grupo: «Entonces sienten vacío, culpa y miedo».

### CIENCIA PAPEL

Pero regresemos con Manuel, que quiere aprovechar la ocasión para desmentir algunas cosas que lee en los medios.

«Es mentira que haya un juramento de iniciación» –aclara y te mide–. «Eso son chorradas. Todo empieza cuando te vas con ellos un día y ya está».

«Es mentira que uno llegue a ser rey y entonces ya mande» –avisa y sorbe por la pajita del refresco–. «Lo único que significa es que tienes voz y voto».

Él fue rey, signifique lo que signifique eso.

«Cuando salías del barrio, había que protegerse y por eso tenías que llevar algo encima. Yo casi siempre llevaba un cuchillo. Y si venían a buscarnos de otra banda [los Ñetas, casi siempre] no se perdonada nada. Contra ellos, si había que dar un machetazo se daba».

Los ojos como pozos oscuros han visto peleas con sillas, bates, sillas y palos contra las nazis en Fuencarral.

Han visto morir a un colega apuñalado en el corazón en Entrevías.

Han visto golpear entre varios a otro latin, hasta dejarlo inconsciente, en un juicio interno que celebraron por una infidelidad.

Entonces cierra los ojos, se queda callado tres segundos, como si le asaltara una duda: «Todo lo que te estoy contando no te lo puedo contar».

Y sigue.

(...)

Algunos acabaron presos. Otros terminaron con problemas de drogas. Bastantes fueron deportados.

De la veintena de amigos con los que empezó en la banda –habla de memoria y va contando con los dedos–, solo él tiene una vida normal.

Y levantar ese edificio ha costado un mundo. Después de que la organización lo acusara de ser un *sapo* (chivato), Manuel se quiso morir.

Y no es una frase. Es que intentó quitarse la vida dos veces.

«Si tú me haces daño, me da rabia y me entran ganas de hacerte algo. Mi psicólogo dice que fue porque me dejaron de lado y... porque he fumado demasiada marihuana».

Todavía, cada vez que le para la Policía, los agentes introducen sus datos y les aparece que sigue siendo de los Latin Kings.

–¿Y tú qué haces?

-Me río. Y les digo la verdad: que ya soy cocinero.

-Pero sigues teniendo un fuerte sentimiento de pertenencia con la banda.

-Yo seré rey hasta que mi corazón deje de latir... A mí los Latin Kings me enseñaron a ser el mejor en todo. Y eso lo llevo a mi trabajo: tu trabajo es tu nación, el aire que respiras es tu nación, la familia, todo es tu nación... Está escrito.

Las manos de Manuel, esas que escribían una redacción escolar o bordaban un ejercicio de matemáticas, a veces son como poderosas ballestas que se disparan solas.

«Me pongo nervioso de repente. Estoy en la cocina con un cuchillo cortando algo, viene mi hijo de cuatro años, se pone a corretear cerca de mí y me entran los nervios solo de pensar que puedo hacerle daño sin querer... Entonces hago lo que me han dicho en terapia. Respiro muy fuerte. Meto las manos en hielo para relajarme. Aguanto ahí un rato. Hasta que me tranquilizo».

Dejamos las manos en paz, pagamos las Coca Colas, vamos a despedirnos porque empieza a estar visiblemente incómodo y -para terminar- le preguntamos por los dientes: los dos delanteros los tiene partidos.

Uno imagina que nos va a hablar de una pelea, de una paliza, de aquel enfrentamiento con los Ñetas, del impacto de un puño americano.

–Los dientes. ¿Cómo te los partieron?

-Ah, los dientes... Eso fue un problema de descalcificación que tuve con el paso del tiempo... ¿Pensabas que era un golpe? -se ríe, nos enseña los dientes-: no, no, no... Verás, es que de chiquito, en mi casa, no había ni para leche.

### EL ADN DEL NEANDERTAL THORIN OFRECE PISTAS SOBRE SU EXTINCIÓN

Nuevo linaje. El genoma de un varón hallado en 2015 en Francia, uno de los últimos neandertales, revela que formaba parte de un pequeño grupo que permaneció aislado 50.000 años de otras poblaciones vecinas

Por **Teresa Guerrero** (Madrid)

ivió hace entre 42.000 y 50.000 años en el territorio que hoy es Francia y fue uno de los últimos neandertales. Lo han apodado Thorin, en referencia al personaje de Tolkien en El Hobbit, y su esqueleto salió a la luz en 2015 en la Gruta Mandrin, un sistema de cuevas del Valle del Ródano. Ahora, el análisis detallado de su genoma ha permitido descubrir que este individuo formó parte de una comunidad neandertal que permaneció aislada de sus vecinos durante 50.000 años.

El descubrimiento de este linaje neandertal, desconocido hasta ahora, ha sido llevado a cabo por un equipo liderado por Ludovic Slimak, el paleontólogo francés que ha dedicado los últimos 30 años a investigar a los *Homo neanderthalensis*.

El ADN de Thorin emparenta a este individuo con los neandertales desenterrados en Gibraltar, pues el sur de la Península fue el lugar donde en 1848 se localizaron los primeros restos en Europa de esta especie de homínido que, según se cree, se extinguió misteriosamente hace unos 40.000 años, tras convivir en la Tierra durante decenas de miles de años con los *sapiens*.

Tal y como propone este equipo internacional en un estudio publicado ayer en la revista *Cell Genomics*, el neandertal Thorin representa un linaje antiguo y hasta ahora no descrito que divergió de otros neandertales conocidos hace unos 100.000 años y permaneció genéticamente aislado durante más de 50.000

años sin intercambiar genes con otras poblaciones neandertales». señala Ludovic Slimak en un comunicado. «Así pues, tenemos 50 milenios durante los cuales dos poblaciones neandertales, que vivían a unos 10 días a pie la una de la otra, coexistieron ignorándos completamente. Esto sería inimaginable para un sapiens y revela que los neandertales debieron concebir biológicamente nuestro mundo de forma muy diferente a nosotros, los sapiens», reflexiona el investigador del Centro Nacional para la Investigación de Francia (CNRS).

Aunque los fósiles de Thorin se descubrieron en 2015, realizar el análisis genómico ha resultado complejo, según Vimala: «Extraer ADN de restos tan antiguos y conservados en un clima más cálido es un gran reto, por lo que estamos muy contentos de haber podido recuperar su genoma». A partir del ADN, han concluido con seguridad que Thorin era un varón

Las causas que llevaron a los neandertales a la desaparición,

### "Tenemos dos poblaciones coexistiendo durante 50 milenios, a 10 días de distancia a pie, e ignorándose completamente"

años. «Nuestro hallazgo fue una sorpresa, puesto que esperábamos que Thorin estuviera genéticamente más emparentado con los otros neandertales tardíos conocidos, pero no resultó ser así», explica a través de un correo Tharsika Vimala, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Copenhague.

Hasta ahora, se pensaba que en la época en la que los neandertales se extinguieron sólo había una población neandertal genéticamente homogénea. Sin embargo, el análisis de Thorin demostraría que al menos existían dos poblaciones genéticamente diversas en el mismo momento.

«La población a la que pertenecía Thorin pasó 50.000 dejando a los *sapiens* como única especie humana en la Tierra, continúan investigándose. «Se trata de una cuestión interesante, que sigue siendo objeto de un amplio debate», apunta Vimala. «Personalmente creo que hubo varios factores que contribuyeron a su desaparición. Nosotros demostramos que el pequeño tamaño de su población y su aislamiento a largo plazo fue probablemente uno de esos factores».

Desde el punto de vista evolutivo, dice Vimala, es bueno que una población esté en contacto con otras: «Cuando estás aislado durante mucho tiempo, limitas la variación genética que tienes, lo que significa que tienes menos capacidad para adaptarte a climas cambiantes y patógenos, y también te limita socialmente porque no estás compartiendo conocimientos ni evolucionando como población».

En lo que respecta a la hipótesis de Slimak sobre que la comunidad a la que perteneció Thorin podría haber migrado desde el territorio que hoy es Gibraltar a Francia, Vimala considera que es una especulación superinteresante y definitivamente posible».

«A partir de nuestras comparaciones de ADN encontramos que el neandertal de la cueva de Forbes Quarry (cantera de Quarry) de Gibraltar es el más cercano a Thorin. Sin embargo, necesitamos más ADN neandertal de estas regiones para confirmarlo», señala.



Restos del neandertal Thorin en la Gruta Mandrin. LUDOVIC SLIMAK

### PAPEL CULTURA

# **SE RETRASAN LOS GRANDES ESTRENOS POR LAS ELECCIONES**

Cine. La campaña polarizada en EEUU y el resultado de los comicios inquieta en Hollywood. Los estudios han pospuesto las películas más esperadas hasta Navidad

Por **Pablo Scarpellini** (Los Ángeles)

as elecciones presidenciales en Estados Unidos nunca habían sido un factor determinante para Hollywood, al menos hasta ahora. Pero la polarización más que perceptible ante la contienda que se avecina entre Kamala Harris y Donald Trump han llevado a los estudios a tomar una decisión sin precedentes: abstenerse de grandes estrenos en el fin de semana posterior a las elecciones por temor a una espantada en las salas de cine.

Hasta ahora esas fechas, tanto antes como después de los comicios generales, habían sido terreno abonado para lanzar grandes estrenos. The Polar Express, la fantasía animada de Robert Zemeckis, arrasó en taquilla pocos días después de que George

Bush derrotara a John Kerry en las urnas en 2004, con 312 millones de dólares en ingresos. Tampoco le fue mal a Skyfall, con Daniel Craig enfundado en el esmoquin de James Bond, en el fin de semana posterior a la reelección de Barack Obama. De hecho, fue el mejor resultado en la historia de la franquicia, con 88,4 millones de dólares en su primer fin de

Este año, sin embargo, hay temores planeando por los pasillos de los ejecutivos de la industria, según fuentes que cita The Hollywood Reporter. Les preocupa, por un lado, que se produzcan escenas similares al asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021 si Trump no logra imponerse a Harris. Y por otra, que sea difícil captar la atención de los potenciales espectadores entre tanto proselitismo político en televisión.

Paul Dergaradebian, analista jefe de Comscore, asegura que «los principales estudios están siendo muy

cautelosos» ante una situación «inédita». «Se respira un atmósfera política muy diferente a elecciones anteriores y todos los ojos están puestos en las urnas», dice. «Lo último que quiere hacer un estudio es exponer una película de gran presupuesto a la atención de toda esta cobertura electoral, sin importar cual sea el resultado».

Dergaradebian cree que «por primera vez en la era moderna la política está interfiriendo en el discurrir

de Hollywood». Y a tenor de lo tibio de la oferta en cartelera para esas fechas, parece estar en lo cierto. No hay nada que se parezca a un gran estreno, en principio.

La apuesta más contundente para el 8 de noviembre —tres días después de la fecha electoral— es The Best Christmas Pageant Movie Ever, una comedia destinada a pasar sin pena ni gloria. La segunda en discordia podría ser Overlord: The Sacude Kingdom, una cinta de anime en japonés. El panorama se antoja bastante desolador.

Jason Squire, productor del podcast The Movie Business y profesor emérito de Arte Cinematográfico de la Universidad del Sur de California (USC), explica que esta época del año suele «ser más calmada porque la gente está más preocupada por las elecciones que por ir al cine», aunque está convencido de que el efecto electoral no será tan grave como otros predicen. Squire recuerda el catastrofismo que imperaba a comienzos de verano y que títulos como Del revés 2 o Deadpool y Lobezno han ayudado a revertir. «Esto puede ser un alarmismo excesivo por parte de los estudios. Todo depende de la calidad de las películas».

La esperanza está depositada en las últimas semanas del año una vez que se disipe la resaca

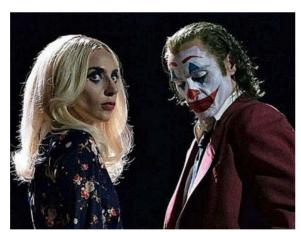



electoral. Estrenos como Wicked, Gladiator 2, la secuela de Joker o Moana 2, deberían ayudar a terminar 2024 con fuerza. «Puede que sea una de las mejores temporadas de otoño de todos los tiempos en Hollywood, incluso con estos comicios tan particulares», dice Dergarabedian.

'Joker 2' (arriba) v 'Wicked' son dos de la películas retrasadas hasta final de año. EL MUNDO

# DAVID FOENKINOS "EL CASO GISÈLE PELICOT DEMUES-TRA QUE LO DEMO-NÍACO EXISTE"

Literatura. El escritor francés presenta su nueva novela, 'La vida feliz', donde explora la posibilidad de celebrar nuestro propio funeral y comenzar una segunda vida. "Dejaría la literatura por el pádel, que es mi gran pasión", bromea

Por Raquel Incertis (Madrid). Fotografía de Javier Barbancho

omo podría (París, 1974) se retrasa. No lo

pasarle al protagonista de cualquiera de sus novelas, el vuelo de David Foenkinos

suficiente como para perder la oportunidad de conversar con él, cosa que sí le pasaría a su protagonista y que supondría un obstáculo para su camino hacia el éxito. Ya se sabe: o todo o nada.

Escritor, dramaturgo, cineasta, y músico antes de todo lo demás recibió una sólida formación en jazz mientras estudiaba Letras en la Sorbona-, Foenkinos cuenta con una obra que supera los tres millones de lectores, está traducida a 40 idiomas y ha sido reconocida con 15 galardones literarios, entre ellos el prestigioso Goncourt de los estudiantes y el Premio Renaudot. «A los jóvenes les encantan mis libros, no sé muy bien por qué, pero La delicadeza se ha convertido en un fenómeno de TikTok en Francia», bromea.

El autor francés presenta en Madrid La vida feliz (Alfaguara), su última incursión en la novela (auto)reflexiva. Algunos críticos la describen como un Lost in translation made in Foenkinos; en el fondo, no es otra cosa que una historia de amor y segundas oportunidades. Foenkinos retrata, con su característico sarcasmo emotivo y su habitual profusión de aforismos, a dos personajes atrapados en los vaivenes de la vida, luchando por ser cualquier cosa menos ellos mismos. P. En sus libros, la familia siempre está presente en la historia pasada, presente y futura de cualquier

individuo, y es imposible escapar

de su influjo, aunque haya voluntad de ello. ¿Lo cree de verdad? R. Creo que se puede escapar de ello, aunque sea difícil. En La vida feliz, el protagonista se enfrenta a un drama familiar, y hay un momento en el que se nos enseña a todos que no estamos obligados a amar a nuestros padres, tenemos libertad para elegir con quién queremos compartir nuestra vida. De hecho, vivir una vida feliz supone liberarse de algunas cosas tóxicas que nos retienen, y la familia es una de ellas.

La vida feliz bucea en un fenómeno que, de tan real, parece ficción: la tendencia surcoreana de celebrar falsos funerales colectivos. Quienes lo han probado aseguran que son una eficaz terapia para recuperar el bienestar perdido y la ilusión por vivir. La práctica nace, precisamente, en un país con una elevada tasa de suicidios; consecuencia directa del estrés, la presión social y un culto a la perfección que engendra una permanente sensación de insatisfacción y fracaso. P. Detrás de las fotos sonrientes y los reels de viajes en Instagram... ¿hay una sociedad desencantada con su forma de vida? R. Me abrí una cuenta en Instagram hace cuatro meses porque

he decidido ser un escritor moderno por fin (ríe). Me da la sensación de que la vida en Facebook es mucho más depresiva y menos interesante que en otras redes sociales. Cuando hablamos de felicidad, lo hacemos pensando en otras personas o comparando nuestra vida con la de otros. Veo a la gente bebiendo copas en las Islas Baleares mientras vo vov en el metro y está diluviando en París. Y me digo: «Joder, igual me estoy perdiendo la vida, qué estoy haciendo aquí». Pero luego pienso en que me encanta París, me



### **CULTURA** PAPEL

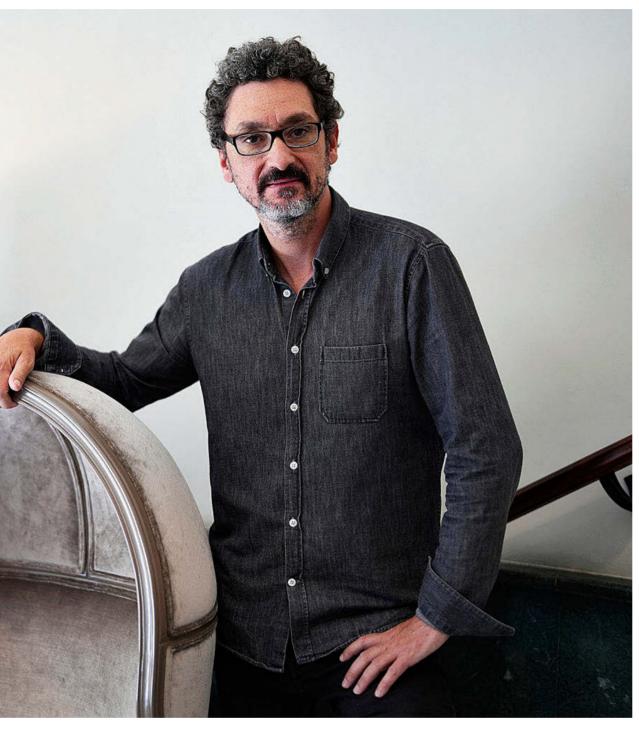

cineasta y músico David Foenkinos, ayer en Madrid.

El escritor,

dramaturgo,

## **CIERRA EL TEATRO ESPAÑOL DE LONDRES**

Escenarios. El Cervantes Theatre nació en 2016, programó 106 estrenos y ahora abandona la pelea por falta de apovos públicos para afrontar sus gastos estructurales

Por Carlos Fresneda (Londres)

l Cervantes Theatre, el espacio que durante más de siete años ha sido el faro del teatro en español en Londres, ha cerrado sus puertas «por falta de apoyo económico». «Es muy triste, pero lo hemos intentado todo para salvar el teatro», reconocieron ayer Jorge de Juan y Paula Paz, confundadores del espacio que echó a rodar en 2016, el año del Brexit, y que sobrevivió incluso al cerrojazo de la pandemia. Al cabo de 106 estrenos de 42 autores y autoras y miles de espectadores (entre ellos 14.000 estudiantes británicos que aprendieron español con Lorca), el teatro baja los arcos de la Old Union Yard de Southwark y deja un enorme vacío cultural.

«Hemos tenido que rechazar la ayuda de 80.000 euros de Accción Cultural Española, que nos apoyó desde el principio, porque no hemos podido cubrir el alquiler ni los gastos estructurales», agregó Jorge de Juan. «¿Qué más podríamos haber hecho? Quizás contar con el apoyo de otras instituciones»

«Esta llave que tan orgullosamente sirvió para abrir el Cervantes Theatre durante siete años ya no vale», se lamentó. «El teatro está ya cerrado. Solo un milagro o una llamada de última hora podrían servir para intentar reabrirlo, pero los apoyos no llegan». Paula Paz, que dirigió la aclamada versión binlingüe de El amor de don Perimplín y Belisa en el jardín de Lorca, admitió que la reacción entre la comunidad de actores y actrices en España y en el Reino Unido es la misma: «¿Cómo es posible?».

«Siempre es triste cerrar un teatro», admitió Paula Paz. «Sobre todo, después de comprobar el poder transformador de la cultura y la ventana abierta que ha sido este espacio tanto para la comunidad hispana como para el público británico». Una transferencia

Un empleado

barre el escenario del **Cervantes** Theatre de Londres.

encanta el metro, me encanta la lluvia, y me doy cuenta de que el mayor condicionante para tener una vida feliz es depender del juicio de los demás.

Con 16 años, un problema de pleura que los médicos tardaron meses en diagnosticar llevó al escritor al hospital. Allí vivió una experiencia cercana a la muerte antes de ser sometido a una operación cardíaca. Durante su larga convalecencia en cuidados un tema omnipresente en su obra; en La vida feliz, esa obsesión por el fin se materializa como nunca: «Cuando miras a la muerte cara a cara, tienes la posibilidad de vivir el doble. Hay una frase de Charlotte Salomon, con la que empiezo el libro, que me parece sublime: «Para amar más aún la vida, todos deberíamos morir una vez»

P. Mientras escribía la novela... ¿se ha planteado qué haría usted

### "Prefiero ser feliz hoy que ser una leyenda como Van Gogh, que tuvo éxito cuando ya estaba bajo tierra"

intensivos, encontró un refugio predilecto en la literatura, sumergiéndose en las páginas de *Lolita* y los libros de Henry Miller, Paul Auster y Philip Roth. Más tarde, el contacto diario con personas moribundas y ancianas dejó en sus letras una huella imborrable.

La muerte se transformó así en

si le organizasen un funeral y pudiera cambiar de vida? R. Seguramente sería jugador de pádel, que es mi nueva gran pasión. Dejaría la literatura por el pádel. Ahora en serio, cuando eres escritor tienes la oportunidad de vivir muchas vidas a través de tus personajes, lo cual

es un privilegio. Cuando me aburro de mi vida, le soy infiel con las historias de otros. P. Toda Europa está impactada por el macrojuicio a los agresores de Gisèle Pelicot; cuesta creer que existan casos tan horribles, especialmente dentro de un entorno, en apariencia, seguro y familiar. ¿Hay en lo abyecto buen material literario?

R. No sabía que en España el caso estaba teniendo tanta repercusión como en Francia, pero no me extraña. Es la prueba de que existe lo monstruoso, lo demoníaco. Me asombra comprobar que la humanidad no tiene límites, que hay 75 hombres que en algún momento de su vida han pensado que es totalmente normal violar a una mujer dormida. No podría escribir sobre algo tan macabro. Aunque sí es verdad que es más fácil escribir sobre algo dramático, desagradable incluso, porque contar una historia donde todo vaya bien sería un desafío literario.

anual de 200.000 euros habría salvado el teatro, según los confundadores, que agradecen también el apoyo de varias empresas españolas. «Me quedo con la gente que ha contribuido a este sueño que tuve de joven», declaró Jorge de Juan. «Y también con haber conseguido trasladar el universo lorquiano, en español e inglés, a la capital mundial del teatro».

# PAPEL YO DONA

# CINCO FICHAJES DE TEMPORADA SARTORIAL

Moda Madrid es Moda y la Mercedes Benz Fashion Week reúnen en la capital a los diseñadores jóvenes con las agujas más afiladas del panorama nacional

Por Charo Lagares

las puertas de la treintena, les ha llegado la primera vez. La mayoría nació en la década de los noventa y ahora echa a caminar. Este año sus diseños se estrenan en la pasarela de la 80<sup>a</sup> edición de la Mercedes Benz Fashion Week o cambian de pose, de forma pausada, como si nadaran en gelatina, en una performance del ciclo Madrid es Moda donde el cuerpo se cubre de volantes, encajes, animal print y cuadros de vichy. Algunos rompen la amabilidad estética a la que conduce la alianza de las redes sociales y las grandes cadenas de moda. Alteran los colores que el ojo espera ver sobre estampados clásicos, presentes en los armarios más perezosos y en los más sofisticados, y combinan, de un pisotón, suelas de zuecos con hormas de botas de montaña. Ante las tendencias que hacen rafting en la lista deseos y en la calle homogeneizan el horizonte, estos diseñadores bosquejan su identidad en la desnaturalización de lo conocido. Todos aspiran a recobrar los oficios locales, a frenar, con los pies en su tierra, el impulso de convertir las prendas en objetos de usar y tirar. Desde La Coruña o desde Jaén, el talento joven de la moda española se cita bajo el cartel de la semana de la moda

(1) ANAMINGO. Hace tres años, Francisco Besteiro y Ana María Vázquez escogieron la intersección. Las carreras de los gallegos se convirtieron en una sola cosa y dieron a luz Anamingo. Aquello que lleve bordada su etiqueta persigue, en sus palabras, la "romantización". Aspiran a que quien luzca sus diseños se convierta en el personaje principal de su propia vida, que lo cotidiano se deje arropar por lo

### Buscan una identidad propia en la desnaturalización de lo conocido. Aspiran a frenar la moda rápida, de usar y tirar

extraordinario. Sus piezas pierden el género. La memoria es la memoria. En su colección Ajuar, que presentarán el sábado 15 en el pabellón Allianz Ego de Ifema, el conjunto de sábanas, mantas, colchas y paños que envuelven la vida familiar se transforma en inspiración. Lo efímero y lo que permanece en la familia se hará moda en manos de los finalistas de la 24ª premio Mercedes-Benz Fashion Talent. El ganador se revelará esa misma tarde.

(2) SANTAMARTA. Dos mejor que uno. Dos pares de ojos. Dos vidas. Marta Maté y Alfredo Maestro hilaron sus visiones. Querían coser en sus vestidos, faldas y tops multiposición las posibilidades que la individualidad transfiere a los objetos. En cada cosa, caben tantas ideas como habiten la imaginación de



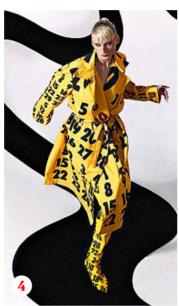







De arriba abajo, piezas de Anamingo, Karlo Módenes, Santamarta y Tíscar Espadas. A la dcha., la última performance de Coconustcankill.

quien mira. Por tanto, una prenda no muere cuando su dueño se deshace de ella. En ese momento, defienden, se puede convertir en la materia prima de otro. En inglés, para que se entienda: *upcycling*. El 15 de septiembre, en la sala Allianza Ego de Ifema, la colección *About Perception* del dúo palentino resucitará el cuero ablandado por el tiempo y la lana que otros han descartado. Los desechos dejan de serlo y la creatividad despierta.

(3) COCONUTSCANKILL. Con la firma que fundó a los 21 años, Amara Caruncho Ledo, nacida en 1996, ganó el premio Allianz Ego Confidence in Fashion de la penúltima edición de la Mercedes Benz Fashion Week. Un año más tarde, las creaciones de la compostelana se pusieron en pie sobre el paisaje gallego. Los trajes regionales renacieron con discreción estampados en cuadros de vichy mientras las modelos, algunas con mantilla, otras con rosarios alrededor de la cintura, paseaban en torno a una mesa repleta de los restos de una comida. Incluso una modelo mostró un mono con estampado de vaca. En la colección Sobremesa, el origen y el localismo fueron los temas de conversación.

(4) KARLO MÓDENES. De niño, Karlo Módenes no pidió 20 duros para comprarse una bolsa de chuches en el quiosco. Ni siquiera había cumplido dos años cuando el euro llegó a España. A sus 25,

lleva tres al frente de su firma homónima, desde la que procura reavivar los principios del movimiento Fluxus, que entre los 60 y 70 quiso despojar al arte de seriedad y valor comercial. Con las piezas que el próximo sábado caminarán con su nombre por el pabellón Allianz Ego de Ifema, Módenes pondrá en marcha un thriller sartorial. Como en una novela de Agaha Christie, los personajes, vestidos con gabardinas gigantescas y accesorios estrafalarios, desmenuzarán coartadas y pistas. Ellos deberán responder a la pregunta que bautiza a la colección del pacense: Who Is The Killer? Sobre el escenario, solo diversión.

(5) TÍSCAR ESPADAS. Del ropero de un hombre de Fukuoka, Japón, cuelga una camisa ideada por una treintañera de Úbeda, Jaén. Las piezas de Espadas – generosas, mullidas- pueden encontrarse por todo el archipiélago nipón. En Japón sus diseños limpios han echado raíces. En la edición de Madrid es Moda que se acaba de clausurar, la andaluza ha vuelto a las suyas. La colección Capítulo IV nació, creció y se presentó en su taller del barrio madrileño de Quintana. La directora creativa buscaba que la distancia entre la pasarela y el público se cerrara. Granate, azul, verde y beis se desperdigaron en patrones amplios y siluetas redondas. La moda de Espadas no asfixia.



# **LOC** PAPEL

# YOLA BERROCAL Y SU 'AFFAIRE' CON PIQUÉ: "SI HAY GEN-TE QUE NOS VIO, QUE LO CUENTE"

Relaciones. La actriz y líder de las Sex Bomb habla sobre su vínculo con el futbolista, con el que aseguran que se 'lio' en una discoteca cuando él estaba conociendo a Shakira.

Por Andrea M. Rosa del Pino

l martes podría haber sido un día cualquiera en la vida de Yola Berrocal (53), pero por la mañana una conocida revista publicó una exclusiva que perturbó su desayuno. Hablamos sobre un *affaire* que supuestamente mantuvo con Gerard Piqué (37)

cuando él ya estaba conociendo a Shakira. «Cuando ganan el Mundial de Sudáfrica los chicos de la selección española celebran su victoria en una conocidísima discoteca de la capital. En ese lugar estaba Berrocal. Varias personas presenciaron cómo Piqué y ella se besaron en público. Se liaron», ha contado el periodista Javi de Hoyos en *Cuore*.

Durante la tarde Berrocal se mantuvo en silencio y no hizo ningún comentario al respecto en las redes sociales. Sin embargo, por la noche, en el desfile de Maison Mesa en el parque del Retiro de Madrid, la presentadora y actriz habló con LOC sobre este supuesto romance, del que ya se han hecho eco numerosos medios. «No te lo a voy negar, esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte», comentó, con una sonrisa nerviosa. «Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas. De mi vida privada sí que he hablado... ¿Pero de esto? No, jamás», señaló.

«Lo he leído y he pensado que no voy a contar nada. Te agradezco que me preguntes, sé que es tu trabajo, pero de este tema no puedo...», explicó antes de quedarse en silencio unos segundos. «Mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento. Nada», mencionó entre risas. «La verdad es que no quiero hablar de esto porque ya estoy muy tranquila con mi etapa como manager. Soy dueña de Yola Berrocal Management y estoy feliz y soltera. No hay nadie en mi vida que me llame la atención y estoy centrada en mi carrera», reveló la cantante del hit Ven, ven,

«Te puedo contar buenas noticias:

con Sex Bomb, mi grupo junto a Sonia Monroy, tenemos muchas actuaciones. De hecho, la próxima será en Tarancón, Cuenca, el día 12, y estoy pensando en seguir una carrera como modelo. Hoy estamos en el desfile de Maison Mesa y me encantaría participar en un desfile de ellos. Además, que ya desfilé hace dos años en la Fashion Week de Madrid con ellos. Conocí al diseñador cuando él estaba con Ágatha Ruiz de la Prada e hicimos un curso de influencers juntos. Me parece que todo lo que hace es maravilloso», contó mientras Sonia Monroy (51) esperaba impaciente a su lado.

«Yola, no entiendo qué pasa con las sillas. Nos íbamos a sentar juntas y ahora resulta que no... ¿Por qué nos han cambiado? Espera, ¿tenemos que hacer esta entrevista? ¿Este qué medio es? Perdona, es que estoy perdida», dijo a La Otra Crónica con un leve tono de desprecio. Pese a ello, la actriz, que se separó este agosto de su marido, accedió a contestar unas breves preguntas. «No es verdad que haya regresado a Madrid, sigo en Los Ángeles. Solo he vuelto por las Sex Bomb. No me interesa otra cosa. Yola, ¿tengo que responder a esto? Es que no quiero. ¿Dónde dices que va a salir esto?», indicó mirando a su manager.

«Que hable Yola sola. Es que a mí no me interesa. ¡Yo solo quiero hablar de cine! Por ejemplo, me encantaría hacer algo con Almodóvar y, como sabrás, me gustaría trabajar con Tom Cruise. Ese es mi sueño de siempre y claro que creo que es posible. Vivo en Hollywood y la vida te puede cambiar en cualquier momento. Hay que estar allí... de repente la vida te puede cambiar en un segundo. ¿Ya nos podemos ir, Yola?», declaró con total incomodidad antes de arrastrar a su mejor amiga y representante, quien sí trata a la prensa con mucha educación.



Yola Berrocal el martes, en el desfile de Maison Mesa. MANUEL AGÜERA



# GRECIA CASTTA, LA NUEVA ILUSIÓN DE NACHO CANO: INTÉRPRETE Y 33 AÑOS MENOR

Parejas Han hecho varias salidas juntos, según 'Semana'. Es actriz y fue novia de David DeMaría.

Por**M. Corbal** 

acho Cano (61) no está atravesando su mejor momento profesional. El músico todavía está afrontando las consecuencias de su acusación por un presunto delito contra los derechos humanos por, supuestamente, haber traído de forma ilegal a 20 mexicanos para trabajar en su musical, *Malinche*.

Sin embargo, en sus momentos más tensos, hay una persona que se ha convertido en su pilar: la actriz Grecia Castta (28), que parece haberse convertido en algo más que una amiga. El artista y la intérprete de la serie *Matusalén* se conocen desde hace meses y han sido vistos juntos y cómplices en varias ocasiones, según ha revelado la revista *Semana*. Una de ellas, cenando solos en un restaurante de la Gran Vía madrileña.

Estos días, Nacho Cano ha estrenado en Ibiza el musical *Ibiza Hippie Heaven*. Durante su estancia, ha estado en compañía de algunos amigos de Grecia Castta. La actriz ha dormido en la fabulosa mansión de 700 metros cuadrados que el ex integrante de Mecano tiene en la localidad de Sant Joan de Labritja, al norte de la isla. Un lugar al que sus conocidos han bautizado como Villatranquila, ya que es el sitio donde el músico practica yoga y al que huye siempre que quiere estar en paz. Solo los más cercanos pueden estar de visita.

Semana ha publicado en exclusiva las imágenes de todos los encuentros de Nacho Cano y Grecia Castta. Entre ellas, una salida en moto que hicieron para ir a un restaurante cerca de la madrileña Plaza de Ópera. También revelaron que ambos tienen una relación cercana y muy estrecha desde hace varios meses.

Nacho ha sido siempre muy discreto en lo que se refiere a su vida sentimental. Solo se le conocen tres relaciones estables, las que mantuvo con Penélope Cruz, la escritora Coloma Fernández Armero y la periodista Cristina Arambarri. En cuanto a Grecia, más allá de su carrera como actriz, poco es lo que se sabe de su vida personal, salvo que acaba de cortar con su pareja recientemente. En 2018, tuvo un romance con el cantante David deMaría, quien se acababa de divorciar.

# PAPEL TV



# 'CÓMO CAZAR A UN MONSTRUO': LA HISTORIA DEL PEDERASTA Y EL 'YOUTUBER' QUE LO ATRAPÓ

Estreno en Prime Video. La docuserie de Carles Tamayo cuenta cómo dio caza a Lluís Gros, un depredador infantil que vivía con total impunidad

Por Esther Mucientes (Madrid)

e sabes el chiste de Santiago Segura? La hija de Segura toca el violín, la madre el violón y Segura la viola». De gracioso tiene bien poco, pero es uno de tantos momentos que muestran la cruda realidad que el cineasta y youtuber Carles Tamayo tuvo que vivir durante el impactante y aplaudido documental Cómo cazar un monstruo, estrenado el viernes en Prime Video. Y, sí, es el propio monstruo quien lo cuenta.

Su nombre es Lluís Gros y su historia, la de un depredador de menores que vivía con total impunidad y hasta con «vanidad» pese a haber sido condenado a 23 años de prisión. Porque *Cómo cazar a un monstruo* es lo que dice su título: la historia de cómo Tamayo acabó convirtiendose en el cazador de un pederasta.

Hace tres años, Lluís Gros vivía condenado, pero libre. Es entonces cuando se puso en contacto con Tamayo para que el *youtuber*, al que conocía de pequeño, rodara un documental sobre su vida. A partir de ahí, Tamayo y su equipo descubrieron no sólo la impunidad de Gros, sino el horror de quien sigue buscando presas y algo más: llevaba décadas abusando de niños.

Tan impactante es la docuserie dirigida por Tamayo que se ha convertido en uno de los documentales del año no sólo por lo que cuenta sino por cómo lo cuenta. «Todo lo que se ve es lo que pasó», relata el cineasta por videollamada sobre una de las particularidades de la serie, producida por Bambú Producciones y escrita junto a Ramón Campos (*Operación Nenúfar, El caso Asunta...*). «Al principio yo no tenía en la cabeza hacer

un documental, que era lo que Lluís me pedía, sino que esto sirviera para intentar saber por qué no había entrado en la cárcel, que al final era lo que me pedían las víctimas. Y también quería intentar conocer su historia para poder investigar si había pasado algo más allá de la denuncia por la que le condenaron».

Cuenta Tamayo, y así se ve en su docuserie, que es Lluís Gros el que se puso en contacto con él, efectivamente, para pedirle que limpie su imagen tras ser condenado. Carles y Lluís se conocían desde que el *youtuber* era un niño, pues había sido uno de los jóvenes que trabajó en el cine del municipio catalán de El Masnou que regentaba Gros. Allí fue donde este pederasta cometió los abusos por los que fue juzgado. Pero todo empezó mucho antes y no acabó hasta que Tamayo se cruzó en su camino.

La idea con la que Tamayo aceptó la propuesta de Gros cambió uno de los primeros días de grabación. Gros aceptó ser grabado en todo momento sin importarle lo que se

viera de él porque, para él, nunca había hecho nada malo. Y, precisamente, esto fue lo cavó su propia tumba. No hay cámaras ocultas ni Gros pidió cortar nada. Todo se ve, todo se vive en presente.

El día en cuestión, Gros llamó a un joven al que se suponía que ayudaba con los estudios. La conversación, realizada por videollamada no sólo

pone los pelos de punta sino que fue el punto de inflexión para que la cabeza de Tamayo hiciera clic: «Hasta ese momento no había pensado en que todo por lo que había sido condenado años antes lo estuviera haciendo en el presente. No sólo es que Gros tenía que estar en la cárcel y no lo estaba, sino que seguía 'cazando' vícti-

mas». «Cuando le vi hablar con esos chavales, cuando les empezó a sacar temas sexuales, cuando les animó abusando de su autoridad como profesor... Es el desencadenante de todo lo que ocurre después».

A partir de ese momento,
Tamayo y su equipo –dos personas
a las que después se suma una
tercera– comenzaron una investigación con un objetivo: meter en la
cárcel a Gros y averiguar si hubo
más casos que la justicia desconoce. *Spoiler*: consigue las dos cosas y
lo muestra sin censuras ni remilgos, hasta el punto de que muchas
de las escenas que se ven en el
documental inevitablemente
generan una brutal repulsión. A los
cerebros de *Cómo cazar a un*monstruo también.

«Todo lo que me llega de Lluís me impacta», asegura Ramón Campos. «Cuando empiezo a analizar todas las horas de grabación que tenía Carles es cuando encuentro lo que yo llamo las perlas, momentos surrealistas en los que no me puedo creer lo que está ocurriendo ante la cámara». Arriba, Carles Tamayo en una escena que se puede ver en el documental. Abajo, una víctima de Lluís Gros muestra una foto de su infancia.



Campos tuvo claro que lo que Carles Tamayo había conseguido era único: «Todo pasa en tiempo presente. La gran diferencia con otros documentales que he hecho es que aquéllos eran todo reflexiones sobre hechos del pasado y a partir de ahí analizábamos lo que había sucedido, por qué había sucedido y qué temas había

debajo. En *Cómo cazar a un mons-truo* lo que se ve está sucediendo mientras lo estamos viendo. Eso cambia las reglas del juego porque te tienes que ir adaptando a lo que va sucediendo, mientras que la construcción del relato se adapta a la vez a lo que está pasando».

Y lo que pasa es «justicia». La justicia que las víctimas le pidieron a Carles cuando éste se puso en contacto con ellas, la justicia que desde su infancia reclamaban los niños, ahora adultos, de los que abusó Gros sin que nadie hiciese nada. «Esta mañana me ha escrito un chaval dándome las gracias porque lo que a esos niños les dio más miedo entonces y se lo seguía dando después es que la gente no les creyera», dice Tamayo. «Como Lluís tenía esa imagen pública de un señor afable y de una persona involucrada en todo lo que se hacía en el pueblo cuando abusó de esos niños, les daba miedo decirlo a un superior o a un adulto y que no les creyeran. Ahora, con este documental, no hay ningún tipo de duda de que este hombre es culpable de todo. Había un sistema que lo protegía».

Lluís Gros vivía libre, paseaba por las calles de la localidad donde residía como un anciano más, sólo los que sufrieron sus abusos podían señalarle. Nadie sabía que había sido condenado, ni por qué ni mucho menos lo que descubrió Tamayo durante su investigación, que el mal de Gros no había comenzado en El Masnou en los 90 sino 20 años antes. Durante dos décadas el monstruo abusó de niños en una colonia infantil -años 80– y en un colegio católico, dirigido por una comunidad de religiosos, en los 70. Es Tamayo quien destapa cómo las denuncias de esos niños llevaron a una comisión que no sirvió para nada porque se tapó hasta el punto de que Gros siguió siendo uno de los miembros más valorados de esa comunidad.

Una impunidad a la que pone fin Tamayo con su investigación y después de más de tres años en libertad el sistema actuara para acabar con una impunidad que nunca debió tener. Tras meses grabando a Gros y a la vez investigando con su equipo y escuchando a muchas de sus víctimas, el youtuber logra que la Audiencia Provincial de Barcelona emita una orden de busca y captura contra el pederasta. Gros huye, se esconde, pero, de nuevo, Tamayo, el único que logra hablar con él tras su huida, fabrica un plan de película para cazarlo. Los fallos del sistema vuelven a ser protagonistas.

El final hay que descubrirlo en *Cómo cazar a un monstruo*. Cada espectador podrá sacar sus propias conclusiones. El documental lo hace y da absoluto pavor. «Aun así», concluye Tamayo, «sí que creo que se ha hecho lo que las víctimas nos pedían: justicia».

# **TELEVISIÓN**

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano.

15.00 Telediario I.
15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.40 La Revuelta. 22.50 Nuestro cine. «As Bestas». España, Francia.

2022. 137 min. Director: Rodrigo Sorogoyen. 1.00 Cine. «Baiocero» España. 2020. 106 min.

La 2

Director: Lluís Quílez. 2.40 La noche en 24 horas.

11.45 Al filo de lo imposible. 12.15 Las rutas D'Ambrosio.

13.10 Mañanas de cine

«Sam Whiskey». EEUU.

1969. 95 min. Director:

Arnold Laven.

14.45 Curro Jiménez.

15.45 Saber y ganar.16.30 Grandes documen

blue» y «Del amanecer al

18.05 Documenta2. «La

ciencia de las emociones» 19.00 Grantchester.

aventura estadounidense de

Cifras y letras.

PARA NO PERDERSE

22.00 ¡Cómo nos reímos! 0.00 LateXou con Marc

21.50 / Telecinco

expulsiones en

'Gran Hermano'

La segunda gala de Gran

Hermano tras su estre-

no de la semana pasada

estará marcada por las

primeras, pero también

muy especiales expul-

En esta edición del rea-

lity, los primeros expul-

sados no se irán para su

casa sino que permane-

cerán apartados de la

casa principal y en se-

FÁCIL 12-09-2024

**Primeras** 

20.35 La 2 express.

20.45 La asombrosa

tales. Incluye «Into the

### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13 45 La ruleta de la suerte. Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Invitado: Lamine Yamal.

22.45 El peliculón. «La familia perfecta». España. 2021. IIO min. Directora: Arantxa Echevarria.

al amor». España. 2011. 105

8.25 Callejeros viajeros. 10.30 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Todo es mentira

Noticias Cuatro

20.45 ElDesmarque Cuatro.

ElDesmarque madru

En el punto de mira

The Game Show

Incluye «Comida congelada y agua del grifo» y «COVID-19:

Momento del programa.

creto. El objetivo de

Zeppelin y Telecinco es

que no ocurra lo vivido

en ediciones anteriores

cuando el primer expul-

sado luego resultaba ser

18.00 Lo sabe, no lo sabe.

14.00 Noticias Cuatro.

El tiempo.

:Boom!

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates. 21.45 First Dates.

22.50 Horizonte.

la casa ideal»

Cuatro

15.10

15.30

19.00

20.00

1.50

gada. **2.35** 

#### VEO DMax

Telecinco

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Te-

15.30 ElDesmarque Te-

**15.45** El diario de Jorge.

17.30 TardeAR, Presentado

por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi

21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por

Telecinco, Presentado por

2.00 Gran Madrid Show. 2.25 Gran Hermano:

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

Davis.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. «Por en-

cima de la ley». EEUU. 1988. 99 min. Director: Andrew

050 Cine «Glaciación

Director: Travis Fort.

2.25 Pokerstars.3.15 Play Uzu Nights.

2012». EEUU. 2011. 91 min.

uno de los concursantes

que más juego podrían

Tras las primeras nomi-

naciones de este mar-

tes, Daniela, Maite, Lau-

ra y Vanessa se han

convertido en los prime-

ros nominados aumen-

tando la tensión que

existe en la casa entre

los dos grupos forma-

dos. El público tiene de

nuevo la llave, pero no

será está vez cuando se

produzca la expulsión

definitiva

haber dado en la casa.

20.00 La Sexta noticias 2ª

Carlos Franganillo. 21.30 ElDesmarque

Matías Prats Chacón.

21.50 Gran Hermano

**21.45** El tiempo.

resumen diario

La Sexta

9.00 Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo

**15.15** Jugones.

15 40 El tiempo

8.55

La mirada crítica.

8.39 Aventura en pelotas. 11.22 Un planeta extraño.

«Nieve en Ilamas». 12.16 Alienígenas. Emisión de dos episodios.

14.06 Expedición al pasado.

Incluye «Monumentos robados en Camboya» y «Búsqueda del rey Arturo en

15.57 La pesca del oro. Incluve «Combate sobre las minas» y «El oro, el feo y el

malo». 17.47 Pesca radical. 20.34 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 Alienígenas. Emisión

de dos episodios. **0.24** Alien Highway. Incluye «Anomalías de Arizona» y 0 24 «Escane del área 51».

#### Movistar Plus+

9.51 Las guerras de Rusia. 12 35 La Guerra Fría: juego de espías. Incluye «Paranoia», «Traidores» y «Operación Pimlico». 15.20 Cine. «El puente de los espías». EEUU, 2015.

141 min. Directora: Steven Spielberg. 17.34 Cine. «Los Fabelman». EEUU. 2022. 151 min

Director: Steven Spielberg. 19.57 Steven Spielberg: el rey midas de Hollywood 20.55 Ucrania: soldados en

el frente. 22.00 Rapa.

23.53 Ilustres ignorantes. «Olimpiadas».

0.30 El consultorio de

Berto. «Señores mayores y cagadas de paloma».

1.15 20 días en Mariúpol.

### Telemadrid

Deportes. 6 50

AUTONÓMICAS

El tiempo. Buenos días, Madrid. 11 30 Especial informativo «Debate sobre el estado de la

región». **14.00** Telenoticias.

14.55 Deportes. 15.20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa El halcón inglés».

17.00 Cine de tarde. «¿ Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?»

19.30 Madrid directo Telenoticias.

20.30 Telenoticia 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo.

Juntos. 22.30 Cine. «La vida de

David Gale».

0.45 Atrápame si puedes Celebrity

### TV3

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.55 Telenotícies co-

14.30 Telenotícies migdia. 15.35 Cuines. «Pasta amb

Cuines. «Copa de

figues i formatge».

16.05 Com si fos ahir.

16.40 El Paradís de les

Senyores. 17.30 La selva. 19.15 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre.

22.05 Polònia. 22.50 Bob in translation.

«Ela». 23.25 De la cullera a la

9.55 Hoy en día.12.50 Hoy en día, mesa de

**14.15** Informativos locales.

14.30 Canal Sur noticias I.

La tarde.

18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana.

19.50 Cómetelo. «Cazuela

del pollo al limón (y ensalada California)».

20.30 Canal Sur noticias 2.

21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes.

22.50 Cine. «Caza al asesino». Francia, España, R.U. 2015. II5 min. Director:

Pierre Morel. **0.35** Cine. «Mujercitas».

EEUU, Canadá, 1994, 115 min.

Director: Gilliam Armstrong.

2.30 Lo flamenco.

ciutat. **0.25** 

Més 324.

### 2.25 Onze

# Canal Sur

11.00 Santa misa. Palabra

TRECE

11.40 Adoración eucarística. 12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.40 Don Matteo. «Alambre

fino». **14.30** Trece noticias I4:30. 14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Cine. «McQ». EEUU.

1974. III min. Director: John Sturges. 16.50 Cine. «La fuga de Eddie Macon». EEUU. 1983. Director: Jeff Kanew.

18.45 Cine. «La última patrulla». EEUU. 1953. 82 min. Director: André de Toth

20.30 Trece noticias 20:30. 21.05 Trece al día. 21.55 El tiempo en Trece.

22.45 / Antena 3

Rueda, en 'La

Coronado y Belén

familia perfecta'

Lucía cree llevar una

vida modélica y tener-

lo todo bajo control.

Desde que se casó, vol-

có todos sus esfuerzos

en el cuidado de su fa-

milia. Pero todo se de-

rrumba el día que apa-

rece Sara, la novia de

su hijo; una chica jo-

ven, libre y deslengua-

da y, con ella, una fa-

milia política muy di-

22 00 Fl cascabel El Partidazo de Cope.

#### TEN

6.40 Mujeres ricas de Cheshire. 8.50 Venganza:

millonarios asesinos Emisión de dos

episodios. 10.50 Killer 11.45 Caso cerrado. 19.00 Ni que fuéramos la

happy hour. 20.00 Caso cerrado. 23.05 La casa de mis sue

0.05 Venganza: super amigos asesinos. Emisión de dos episodios.

Caso cerrado. European Poker Tour. 2 00 2.25 2 45 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de tres

episodios. 5 00 Killer Caso cerrado

Escena de la película.

ferente a la idea que

Lucía soñó para para

su hijo. A partir ahí, Lu-

cía descubrirá que la

familia perfecta no era

lo que pensaba.

### ETB 2

7.00 Boulevard. Monk.

11.25 Vascos por el mundo «Lo mejor de Castillos de

11.30 En Jake.

13.55 Atrápame si puedes

14 58 Teleherri Teleberri kirolak.

16.00 Eguraldia.

16.25 Esto no es normal. 17.35 Quédate. 20.05 A hocados verano «Merluza rellena de marisco

con salsa de boletus». 21 00 Teleherri

21.40 Teleberri ki 22.10 Eguraldia. Teleberri kirolak

22.20 Rh+.

23.05 Eres tú, de Mocedades a El Consorcio.

Eitb kultura. Esto no es normal.

### A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.00 Bon dia, Comunitat

12.55 La via verda. 13.50 Entrada bous i cavalls

de Segorbe. 14.05 À Punt Notícies.

15.15 La cuina de Morera.

«Arròs a l'alzirenya».

15.35 Atrapa'm si pots.
16.50 Tornar a casa. «A casa a descansary

17.35 Escola d'infermeria. Secrete

18.25 En directe 20.25 Grada 20:30. 21.00 À Punt Notícies. Nit.

21.50 A la saca.

22.45 Xino-xano. Incluye «Visca Dénia!», «Bunyol» y «Al cim del món, Morella». 1.55 Grada 20:30.

### IB3 TELEVISIÓN

Cinc dies. Tothom en forma My way. «Nora i

9.15 Tal com érem, «Trans-

ports i dol». 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura. «Aguiat de llentia nelada i tofus

15.50 Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies.

20.30 IB3 Notícies vesore. El temps vespre.

21 40 .lo en sé + que tu 22.25 2.45 Uep! Com anam

El temps vespre. 2.55

Jo en sé + que tu. Agafa'm si pots! Paisatges.

#### www.elmundo.es/television sulte la programación completa de 127 canales en

### **SUDOKU**

9

8 3 7

#### 8 5 9 2 5 7 6 8 2 9 1 6 1 2 3 9 7 3 1 6 3 8 8 5 7

5

4

1

3

2

| 1<br>8 | 2 |   |   |   |   | 4 |   |                               |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 8      |   |   |   | 3 |   |   |   |                               |
|        | 5 | m | 1 |   |   |   |   |                               |
|        |   |   |   | 2 |   | 8 | 1 | сош                           |
|        |   | 4 | 6 |   |   |   |   | sweb.                         |
| 9      |   |   | 7 |   |   |   |   | tiempo                        |
|        |   | 2 |   |   |   |   |   | w.pasa                        |
|        |   |   | З | 4 | 6 | 2 |   | 4 ww                          |
| 5      |   | 6 |   |   | 8 | 9 | 4 | © 2024 www.pasatiemposweb.com |
|        |   |   |   |   |   |   |   |                               |

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado **SOLUCIÓN DIFÍCIL 11-09-2024** 

### **SOLUCIÓN FÁCIL 11-09-2024**

|   | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 |
|   | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 |
|   | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | З | 6 | 9 |
|   | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
|   | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 |
|   | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 |

### 9 7 2 1 6 8 4 3 5 5 4 6 3 9 7 8 1 2 4 3 5 9 7 1 6 2 8 7 6 1 2 8 3 5 9 4 2 8 9 4 5 6 3 7 1 8 2 3 6 1 5 7 4 9

6 9 7 8 4 2 1 5 3

1 5 4 7 3 9 2 8 6

3 1 8 5 2 4 9 6 7

### **DIFÍCIL 12-09-2024** CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Precio: 2 euros.
Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 29

**EL**MUNDO

Este periódico se imprime diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

Imprime: Corporación Bermont, Artes Gráficas del Atlántico, S.A., Impresa Norte. Dep. Legal: M-28115-2004



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad

editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.

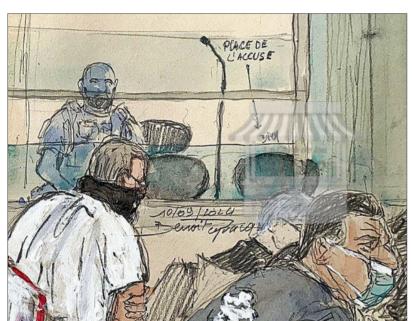

### PATIO GLOBAL JEAN PIERRE M.

**QUIÉN.** Uno de los acusados en el juicio que se sigue en Francia contra el hombre que sedó a su mujer y permitió durante años que otros la violaran intentó hacer lo mismo con su esposa. **QUÉ.** Acordó con el principal acusado dormir a su mujer para que Pélicot abusara de ella, pero nunca dio con la dosis suficiente y no consiguieron consumarlo. **POR QUÉ.** Los psiquiatras dicen que, al ser su mujer la víctima, no lo consideraba una violación.

### El discípulo de Pélicot: el acusado que siguió sus pasos

«Es un individuo que entra dentro de la norma, sin patología mental, con una sexualidad inhibida, con capacidad para asumir los hechos de los que se le acusa...» Jean Pierre M. escucha el retrato que el psiquiatra hace de él con la mirada vacía. Apenas cambia el gesto. Tampoco lo hace cuando su mujer, nada más arrancar el in-

terrogatorio, rompe a llorar: «Todo era formidable, era maravilloso, protector... Cuando le conocí me convertí en una mujer muy feliz... No entiendo nada». Le cuesta seguir.

Su marido está dentro de la sala acristalada donde están custodiados algunos de los acusados del caso que juzga a Dominique Pélicot, el hombre que



RAQUEL VILLAÉCIJA AVIÑÓN

mujer para que otros, los 50 que hoy están sentados en el banquillo, la violaran mientras estaba inconsciente. Este detenido, cuyo pseu-

Este detenido, cuyo pseudónimo es *Rasmus*, está casado, tiene seis hijos y es el único del medio centenar de implicados que intentó seguir los pasos de Pélicot y repro-

durante 10 años drogó a su

ducir su *modus operandi*: dio somníferos a su mujer para que el principal acusado la violara. Es el único de los 50, además, que no aceptó la propuesta de Pélicot de abusar de su mujer, Gisèle Pélicot. No quiso violar a la mujer de otro, pero sí permitió que otro violara a la suya.

La audiencia de ayer se centró en él.

Rasmus es el pseudónimo que usaba en el foro de internet coco.fr donde ambos se conocieron. En el material informático requisado se encontraron las conversaciones en las que ambos planificaron cómo Rasmus sedaría a su mujer.

La primera vez le administró una dosistan pequeña (el somnífero se lo sumi-

El dibujante del juicio celebrado estos días en Aviñón esboza la sala. AFP nistró Pélicot) que la mujer no llegó a dormirse del todo y se despertó. *Rasmus* no acertaba con la dosis y ella se movía o no acababa de caer inconsciente, así que Pélicot terminaba marchándose al

La mujer

del segundo

abusador lo

maravilloso

y protector»

Su esposa no

ha querido

sólo quiere

denunciarle,

que le explique

por qué lo hizo

describe: «Era

rato, por miedo a que le reconociera. «Este escenario se va a repetir una decena de veces, porque ella se despertaba», ha relatado en el juicio el psiquiatra encargado de evaluarle, Laurent Layet.

Su hija, que declaró ayer, le describió

como un buen padre, siempre presente. Es un individuo que «dice haber sido seducido por el escenario presentado por Pélicot, lo ha proyectado y, como en una especie de relación colaborativa, lo ha reproducido en su domicilio», señaló Layet. «Reconoce que estaba excitado por el escenario, quizá para compensar esa sexualidad que tenía con su mujer, que él califica como bastante pobre».

Ella no ha querido denunciarle. «No quiero que

mis hijos sufran más. Son tan infelices que quiero protegerles. Era un hombre tan maravilloso que no soy capaz de olvidar esos años», señaló su mujer. Cada vez que habla del hombre que era rompe a llorar. Ha reconocido que una vez se despertó y vio a un hombre en la habitación. Su marido le dio unas explicaciones difusas que no se creyó.

El acusado culpa a Pélicot, dice que «no lo habría hecho si no le hubiera conocido». «Habla como si el hecho de que fuera su esposa le eximiera de que el acto sea una violación».

El presidente del tribunal le preguntó a su esposa: «¿Qué espera de este juicio?».

«Entender por qué me ha hecho esto. Que me explique, que me diga a la cara por qué». Es el único momento en el que la mujer eleva el tono: «¿Perdonar? Nunca. Sólo quiero entender». Es el único momento en el que él cambia el gesto, se tapa parte de la cara y la apoya en la mano.



### Kamala puede ganar

En el debate de Filadelfia entre **Kamala** y **Trump**, la candidata demócrata atacó el ego de rinoceronte del republicano, le hizo perder la paciencia. El ogro se comportó como un machista ante una mujer que sabe lo que dice, que es serena, que sabe jugar al ataque. Los demócratas desahuciados están contentos; creen que hay partido y hasta lo pueden ganar, aunque no se fíen del adversario.

Ella le recordó que había asaltado el Capitolio como un fascista y le echó en cara que sus mítines son aburridos y machistas. Lo de machista no es lo que más perjudica a Trump. En el Congreso hay una mujer por cada cuatro legisladores; allí no hay baja por maternidad, puede cogerse de 12 semanas pero sin cobrar. La mayoría de las mujeres blancas votan a Trump y se inclinarán menos por una mujer que tiene raíces en la India y en Jamaica. A pesar del MeToo, se admira a los hombres duros del Oeste. Las conservadoras acusan a las feministas de promover guarderías en vez de hogares y abortos en lugar de familias. A pesar de la cultura woke, o quizás por ella, vuelve un extraño puritanismo.

La CNN ha dicho que Kamala Harris ganó el debate por un 63 %; y, aunque los vicepresidentes no suelen triunfar en las presidenciales, hay mucho morbo con la nueva estrella femenina. Ya se sabe que las mujeres triunfan en política más que los hombres y solo su revolución es la que ha vencido.

Ya dijo Biden antes de que se le fuera la olla que Trump era un peligro para la democracia. Se salvó de la cárcel, humilló a los jueces, dijo que los juicios estaban amañados. Un millonario chulo y boceras, azote de emigrantes, a los que acusó de comerse las mascotas, mentiroso, que cuenta chistes groseros... puede volver a la Casa Blanca, y eso parece inexplicable. Pero ya estuvo y no se tragó el mundo porque en EEUU hay controles y los presidentes no tienen silla en el Capitolio. Es preocupante su desprecio a Europa, a la que describe como un balneario que espera que la defiendan los marines; tiene intención de deportar a un millón de inmigrantes; sus disparates en política exterior y su odio al Washington Post o al New York Times son delirantes. Al final chocará con una gran democracia. Cualquier ciudadano puede ser presidente de EEUU y a cualquier presidente le puede caer en la cresta un impeachment.



Cuando crees que lo has visto todo, te descubrimos tu nuevo rincón favorito

# **VIAJES**

Aquí encontrarás **la mejor información para tus viajes, consejos, guías útiles** y ¡muchas cosas más!

TODOS LOS DOMINGOS CON EL MUNDO

